### Senadores de UxP pidieron una interpelación

Pettovello pidió mayor plazo a la Justicia para presentar el plan de reparto de alimentos \_\_ps



Baja de tasas Stock de créditos creció en mayo por encima del IPC\_<sub>P.16</sub>

# El Cronista.com

VIERNES

7 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.648 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.527.149 -2,77 - Dow Jones 38.886 0,20 - Dólar BNA Mayorista 918 0,16 - Euro 1.09 0,06 - Real 5,26 0,01 - Riesgo país 1596 4,45

EL GOBIERNO INTENTARÁ QUE EL SENADO VOTE LA PRÓXIMA SEMANA LA LEY BASES

# Con el riesgo país al borde de los 1600 puntos, Milei acusó a la "casta" de sabotear el plan

El Presidente cargó contra los diputados. "Voy a bajar el gasto público hasta que le duela a la política", prometió. En la Casa Rosada admiten que se complicó el escenario legislativo

Los bonos en dólares se hundieron hasta 6%. La resistencia del Congreso reavivó las dudas entre los inversores. Milei había suspendido su asistencia al G-7 pero al final ratificó que viaja

La media sanción por parte de la Cámara de Diputados de un proyecto que aumenta los pagos a los jubilados fue un golpe debajo de la línea de flotación para el Gobierno. El respaldo de la oposición dialoguista que recibió la iniciativa potenció las dudas entre los inversores sobre los acuerdos que venía tejiendo el oficialismo para aprobar la Ley Bases en el Senado. El Presidente aprovechó una visita a una exposición del sector agropecuario para descargarse una vez más con los legisladores, a los que acusó de "sabotear" el equilibrio fiscal, uno de los pilares del programa económico. La incertidumbre se reflejó sobre todo en el precio de los bonos en dólares, que cayeron hasta 6%, y dejaron al riesgo país al borde de los 1600 puntos. Milei ratificó que concurrirá a la cumbre del G-7 en Italia, a donde espera llegar con sus reformas debatidas y aprobadas en la Cámara alta . \_\_\_ P. 4, 5, 7 y 15



El primer mandatario concurrió a Agroactiva 2024, en Santa Fe, acompañado por José Luis Espert

> ZOOM EDITORIAL

Empresarios optimistas que eligen creer se contradicen con el mercado

Horacio Riggi
Subdirector Periodístico
\_\_p. 2\_\_



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

▶ OPINIÓN

La emergencia y los límites de la confianza

Enrique Zuleta Puceiro

Analista político

\_\_p. 3\_\_\_

▶ ESCENARIO

El topo Milei, de outsider a dueño de la escena política

Nuria Am Periodista \_\_p. 12\_\_

AFIRMAN QUE EN JUNIO SE FRENA LA BAJA DE LA INFLACIÓN

La acumulación de reservas sigue a un ritmo más lento, mientras fluye la negociación por el swap chino \_\_ p. 14



LA LUZ VERDE PARA EL DESEMBOLSO ESTÁ MÁS CERCA

El FMI respalda una mejora de las jubilaciones, pero siempre que se haga dentro del límite fiscal \_\_ 8.6

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Nos reunimos con Rolo Figueroa, gobernador de Neuquén. Hablamos de acompañar con infraestructura el potencial de la provincia. Neuquén va a triplicar la producción de petróleo para 2028 y duplicar la de gas para 2030!"

Luis Caputo
Ministro de Economía

#### DEL NÚMERO DE HOY

0%

La variación de la inflación de alimentos en la primera semana de junio según la consultora LCG

#### DOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

### El índice S&P Merval retrocedió el jueves un 4,27%, tras perder un 0,66% en la sesión anterior y de derrumbarse un

4,7% el martes de

esta semana

## Empresarios optimistas que eligen creer se contradicen con el mercado

n ejecutivo de una empresa local sorprendió con su optimismo en un almuerzo que compartió con periodistas. "El dólar va a quedar estable y el consumo va a crecer en los próximos meses", declaró. "Las ventas crecieron fuerte en el último Hot Sale y luego no cayeron de forma estrepitosa, como ocurrió en años anteriores", explicó.

El optimismo del ejecutivo tiene un valor agregado muy importante. La empresa para la que trabaja no está vinculada al campo, ni a la energía, y tampoco al litio.

Hay otras visiones optimistas pero tienen que ver con una mirada global que termina incluyendo a la Argentina. "A medida que la población mundial supera los 8000 millones de personas, y las previsiones se disparan hasta casi 10.000 millones para 2050, las oportunidades en los mercados emergentes son más prometedoras que nunca. En 2024, las economías emergentes y en desarrollo contribuirán en un 66,7% al crecimiento mundial, superando a sus homólogas más desarrolladas", afirma Pedro Arnt, CEO de dLocal.

La contrapartida son los empresarios, que en líneas generales, están agrupados dentro de lo que se considera consumo masivo. En la venta de bebidas, por ejemplo, la baja llega a 35% en algunos sectores.

Si miramos lo que dice el mercado, el optimismo también es menor. Al menos si se tiene en cuenta la última semana donde se desplomaron acciones y bonos de la Argentina. La última jornada fue una muestra más. Si bien el peso cerró estable en 899 por dólar, la bolsa se desplomó en medio de tensiones políticas entre el Gobierno y el Congreso luego de que en la Cámara de Diputados se diera media sanción a un aumento en las jubilaciones que implica como contrapartida un aumento del gasto.

La nueva fórmula jubilatoria, que implicaría un aumento del gasto de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales del PIB, es rechazada por el oficialismo y sería vetada porque atenta contra el equilibrio fiscal, según declaraciones de Milei.

"No hay ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento, porque no tiene los recursos", sostuvo en declaraciones a Radio Continental el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

En este marco, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires retrocedió el jueves un 4,27% a 1.503.728,32 unidades, tras perder un 0,66% en la sesión anterior y de derrumbarse un 4,7% el martes pasado. El mercado se puede recuperar, pero el mercado también suele anticipar lo que después llega en la economía real.

### LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: RED X

## La Catedral, eje de una polémica

La foto de una larga mesa dispuesta entre los bancos de la Catedral metropolitana, con gente sentada a ambos lados y platos de comida, generó una previsible controversia y hasta críticas de funcionarios de la administración Milei. La imagen, posterior a las denuncias que recibió el gobierno por no distribuir alimentos, parecía un mensaje directo a la Casa Rosada. El Arzobispado de Buenos Aires aclaró horas más tarde que la imagen corresponde a un encuentro organizado el martes 4 "en vísperas de la Colecta Anual de Cáritas, en el que participan los agentes de pastoral que acompañan a las personas en situación de calle, además de referentes de parroquias, movimientos, funcionarios del gobierno porteño y asociaciones civiles".





La frase del día

**Guillermo Francos** 

Jefe de Gabinete

"¿Quién se cree que es la Justicia? ¿No hay separación de poderes? La administración es del Ejecutivo"

• OPINIÓN

Enrique Zuleta Puceiro Analista político



# La emergencia y los límites de la confianza

a emergencia tropezó finalmente, como era previsible, con los límites de la legalidad. El anuncio del Presidente Javier Milei de que no está dispuesto a tolerar que el Congreso condicione el avance de su política de shock antiinflacionario con decisiones que pongan en riego el equilibrio fiscal, agregó un poderoso factor de incertidumbre al esquema institucional de las reformas.

El anuncio presidencial de que "vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina" inaugura en efecto una interpretación de las facultades de emergencia del Ejecutivo que trasciende las interpretaciones hasta ahora más avanzadas del régimen constitucional de la legislación delegada.

Gran parte de la visión tradicional de los economistas acerca de la política y la sociedad ha reposado, desde siempre, sobre la presuposición básica de que más allá de los componentes de discrecionalidad impuestos por la emergencia, el sistema político se apoya sobre la creencia común en la validez de una infraestructura jurídica e institucional subyacente, capaz de garantizar, en el extremo, una función de arbitraje neutral.

Este es precisamente el dato que nadie puede seguir dando por supuesto. Cualquiera sea el sentido de las decisiones colectivas, el Presidente reclama para sí un poder y una soberanía suprema que no está dispuesto a compartir ni poner en riesgo. De allí, no sólo la reacción inmediata de los mercados más sensibles. Es que esa común aceptación de dicha infraestructura institucional por parte de todos los actores políticos, económicos y sociales ha dejado de ser un dato que pueda darse por supuesto. El país ha vuelto a vivir en los extremos de la emergencia



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

y a experimentar las angustias de la incertidumbre y la desconfianza hacia el futuro.

De allí también la súbita declinación de los indicadores de confianza institucional y su repercusión sobre el propio Gobierno, medida tanto a través del descenso en la evaluación de desempeño presidencial -cercana a los diez puntos- como por el desencadenamiento de diversos focos reveladores del agotamiento de algunos de los equipos de gobierno.

Si bien puede todavía afirmarse que la fuerza innovadora de la propuesta presidencial conserva lo más sustancial de su impulso originario, los cierto es que sus iniciativas generan dudas cada vez más inquietantes. La declaración de que disfruta con la función de topo que viene a destruir desde adentro al Estado bien puede malinterpretarse, con efectos devastadores sobre los niveles de confianza necesarios para el logro de ob-

jetivos muy ambiciosos como los hasta ahora prometidos. La derrota parlamentaria a propósito de la actualización del régimen de jubilaciones revela algo más que la debilidad de los apoyos institucionales del oficialismo. Expone también, la fractura expuesta que lo paraliza y le resta energías indispensables para la compleja agenda de transformaciones anunciada.

La erosión de la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las instituciones, escribe P. Rosanvallon, es el gran problema político de nuestro tiempo. De allí que sea también uno de los fenómenos más complejos y difíciles de administrar en gobiernos políticamente tan débiles como el de Milei. Basta que las dificultades superen las premisas de la estrategia oficial en el Congreso, para que el efecto domino se extienda por toda la estructura del poder a través de explosiones y episodios de ruptura interna que sólo se saldan con la pérdida de eslabones clave en la cadena de gestión.

Los problemas se han multiplicado y diversificado, al tiempo que las respuestas se hacen esperar. La erosión del capital social, la crisis de los partidos tanto en el Gobierno como en la oposición, la reanudación de conflictos personales y la ausencia de reglas y árbitros generan un cuadro cada vez menos optimista sobre la calidad futura de las respuestas del Gobierno a una agenda que, con el tiempo, tiende a hacerse inmanejable. Sobre todo, si objetivos prioritarios como las reformas laborales, educativas, sanitarias y de protección social pasan a un segundo plano, desplazadas por un énfasis unilateral en los objetivos de los sectores financieros.

Como todo gobierno inexperto, que trata de romper poderosas inercias tradicionales, el Gobierno requiere de sus instituciones un enfoque estratégico. El problema es simple: cuando un gobierno -o una institución- logra proyectar hacia la sociedad la idea de que sus movimientos se orientan en función de una misión, una visión, un cuerpo de objetivos y metas, un cálculo responsable de recursos y mecanismos objetivos de evaluación de sus resultados, la sociedad suele acompañar sin medir sacrificios, aun cuando los resultados y beneficios concretos tarden en ser evidentes para la mayoría de los ciudadanos. A la inversa, si el gobierno o la institución en cuestión no logra proyectar hacia la sociedad el sentido estratégico que la inspira, los mejores resultados se pierden ante el escepticismo de una sociedad cautelosa y reactiva.

Se impone una reconstrucción de la confianza y ello supone, ante todo, una visión compartida con el resto de la sociedad. En las democracias actuales, no hay ya lugar para líderes providenciales. Sólo hay carismas situacionales, relativos y siempre dependientes de su capacidad para resolver los problemas.

En este contexto, cada vez más abierto y complejo, la idea de 'capital social' adquiere toda su importancia. El capital social de una sociedad es la reserva de valores, principios, reglas, procedimientos, experiencias ejemplares sobre los que se funda la confianza de una sociedad. El nivel de capital social define la capacidad de su sistema institucional para generar confianza social.

No es algo que se pueda improvisar, imponer ni vender o improvisar desde las instituciones. Es una reserva de la cual se dispone o no se dispone. No es un producto de las políticas institucionales. Es más bien un proceso, un cultivo paciente, gradual, cuidadoso y sobre todo respetuoso de las capacidades, destrezas y posibilidades de una sociedad para construir su propio futuro.

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1° P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### EL IMPACTO DEL MERCADO SOBRE LA GESTIÓN LIBERTARIA

# Semana difícil

# Milei culpó a la "casta política" por la volatilidad financiera y prometió redoblar el ajuste

Durante una exposición en Santa Fe, el jefe de Estado acusó a la oposición de "sabotear el programa económico". El Gobierno busca acelerar la Ley Bases para fijar expectativas

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra los diputados nacionales que votaron a favor del nuevo esquema de movilidad jubilatoria que se sancionó el pasado miércoles, acusándolos de promover leyes para "sabotear la columna vertebral del programa económico", como lo es el superávit fiscal. Para el mandatario es la principal ancla y uno de los ejes sobre los cuales el libertario buscaba ganar credibilidad frente a los mercados, que durante la jornada de ayer volvieron a desempeñarse negativamente.

"Qué eficientes que son cuando quieren, con la de ellos", dijo Milei al hablar del aumento salarial del 80% en tres cuotas pedido por los legisladores nacionales y habilitado días atrás por el titular de Diputados, Martín Menem. Las declaraciones fueron hechas durante su presentación ayer al mediodía en la 30° edición de Agroactiva, la megamuestra del sector agropecuario que se realiza en Armstrong, Santa Fe.

Durante esa alocución, el Presidente advirtió que "si aun así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que le duela más a la política". Hacia el final, apuntó nuevamente contra la "casta política", a la que responsabilizó por la suba del dólar y la baja del precio de los bonos.

Fuentes del Gobierno reconocen en privado que se ha revertido una tendencia favorable en los mercados y que ha emergido incertidumbre desde el exterior y en la plaza local: el Riesgo País rozó los 1600 puntos básicos durante el jueves y los bonos en dólares registraron marcadas caídas.

La demora en el trámite legislativo de la Ley Bases fue una primera señal tomada por los analistas sobre las restricciones políticas que se le plantan al oficialismo para ejecutar su programa de reformas. La media sanción de la movilidad jubilatoria tuvo como parangón el haber sido acordada por la UCR y el kirchnerismo: además del mayor gasto fiscal que implicaría una sanción de la misma, este hecho evidenció que si ambas fuerzas se unen pueden comprometer los objetivos del Gobierno.

Aquello transcurre en semanas complicadas desde el interior del Gabinete y la política del Gobierno: la salida de Nicolás Posse y su reemplazo por Guillermo Francos buscó ser un revulsivo para dinamizar la gestión y apostar desde la Jefatura de Gabinete por un perfil más conciliador. Sin embargo, el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, las críticas internas -que no se hacen públicas- a su titular Sandra Pettovello y las múltiples renuncias al interior de su cartera han producido más incertidumbre sobre el plano político y Cerca de Milei reconocen que el escenario legislativo se complicó y que aquello incidió en el mercado

Dentro del Ejecutivo continúan los coletazos y se registraron nuevas dimisiones en la administración

"Voy a bajar más el gasto público hasta que le duela más a la política", prometió el primer mandatario



sobre cómo el oficialismo puede conducirse a sí mismo.

"Claramente los ruidos en el Congreso y no me refiero solamente en el Senado, sino en particular el tema de los Diputados no ha contribuido", se sinceró ante El Cronista una de las personas de mayor confianza de Milei. "Las cosas que se vienen diciendo en el Congreso demuestran una falta de interés de una parte significativa de la dirigencia política del concepto de restricción presupuestaria", agrega, en referencia al interés de los legisladores de tratar en sesión los proyectos del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el aumento presupuestario a las universidades nacionales.

"Mientras demoran la Ley Bases están proponiendo el aumento de su sueldo y proponen proyectos disparatados que rompen la caja. Así es obvio que se va a generar un clima de incertidumbre", esgrime un asesor que dialoga todos los días con el Presidente. Por estos momentos, el objetivo del Gobierno es acelerar las gestiones y buscar acuerdos para la votación en general y en particular de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales.

Aunque no está confirmada, la fecha de la sesión se prevé que sea el 12 de junio, el próximo miércoles. Este jueves se los vio circulando en Casa Rosada a Martín Menem y Eduardo 'Lule' Menem, dos de las espadas negociadoras del oficialismo; quienes se reunieron con el jefe de Gabinete. Francos computó acuerdos con diversas provincias en los últimos días para trasladarles la ejecución de las obras públicas que estas les pedían.

Hasta el jueves, el Salón de los Escudos de la Casa Rosada fue ámbito de reunión en la que pasaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Hoy será el turno del mendocino Alfredo Cornejo. El Cronista Viernes 7 de junio de 2024



# Renunciaron el secretario de Ciencia y la subsecretaria de Género y se confirmaron otras cuatro bajas dentro de Capital Humano

\_\_\_ Amparo Beraza

\_\_\_ aberaza@cronista.com

La subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género (Ex Ministerio de la Mujer), Claudia Barcia, renunció ayer a su cargo en el Ministerio de Justicia luego de que el organismo anunciara una desvinculación masiva de su planta y ayer confirmara su cierre. También el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, presentó su dimisión.

Cosentino, hombre vinculado a Nicolás Posse, decidió apartarse del cargo tras los recientes cambios en la Jefatura de Gabinete, que ahora maneja Guillermo Francos.

A la par, circuló ayer la información sobre la partida de cuatro funcionarios de Educación, dentro de Capital Humano, aunque fuentes del Gobierno minimizaron la novedad sobre su salída. Se suman a las casi 40 bajas que contabiliza ya el gobierno de Javier Milei.

A través de una presentación dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Barcia anunció su renuncia indeclinable tras ser notificada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que su subsecretaría dejará de existir.

"Me dirijo a ustedes a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 horas por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secreta-

ría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos nº 450 y 451/24, dejará de existir", expresó la exfuncionaria en el documento. En ese sentido, agregó que presenta su "renuncia indeclinable" a partir del día de la fecha.

Un día después de la marcha por Ni Una Menos, el organismo a cargo de Barcia había notificado a sus trabajadores que aplicaría una reducción de la planta del 80 %. Esta medida implicaría que al menos 500 trabajadores del organismo se quedarían sin trabajo, poniendo en riesgo su operatividad.

Según confirmaron fuentes cercanas al colectivo Ni Una Menos, la renuncia de Barcia se hizo efectiva ayer, en medio de una protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por los despidos. La subsecretaría, que sería cerrada, velaba por prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres

La subsecretaría a cargo de Barcia tenía todavía bajo su responsabilidad el cumplimiento de normativas vigentes como Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Sacayán-Lohana Berkins", la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley

Micaela (Ley 27499), entre otras.

Al mismo tiempo, circuló la información de cuatro nuevas bajas en Capital Humano, en el área de Educación. Según informaron a El Cronista fuentes del Ejecutivo, la partida de la subsecretaria de Innovación Educativa, María Pla Alba, es una baja que se esperaba. Pla había solicitado su desvinculación alegando razones de salud.

De José Richards, que participaba de la coordinación en la jefatura de Gabinete de Capital Humano, se informó que hace tiempo no se lo veía en el ministerio. Mientras que también se minimizó la partida de Silvana Gysseles, directora de planeamiento, y María de los Ángeles Reig, directora de Educación Secundaria, como funcionarios con roles menores. Wiernes 7 de junio de 2024 | El Cronista

# Economía & Política



"Es la mejor ministra que tenemos" Karina Milei

Secretaria general de la Presidencia sobre la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello



Georgieva podría reunirse con Milei Borgo Egnazia, en Puglia, durante la reunión del G7

EL DEBATE POR LA MOVILIDAD

# El FMI avala mejorar jubilaciones pero con la meta fiscal en vista

Se espera la definición del Directorio por el desembolso de u\$s 800 millones "pronto". Pidió consensos y sumar reservas para "contener cualquier presión de mercado"

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_ pvalli@cronista.com

En medio de los cruces entre el Gobierno y la oposición por los cambios en la movilidad jubilatoria que avanzaron en Diputados que Javier Milei advirtió que vetará si se aprueba en el Senado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sentó su posición en el debate.

El Fondo reiteró la necesidad de "calibrar cuidadosamente el ajuste fiscal" en función de los indicadores sociales -como la pobreza- para que el peso no recaiga en los sectores más vulnerables. La portavoz del FMI Julie Kozack indicó que hubo acciones del Gobierno para "mejorar la asistencia social para sostener a los más pobres" con actualizaciones en la asignación universal por hijo (AUH) y programas sociales.

Sobre los cambios en la movilidad jubilatoria, que según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso tendrían un costo fiscal de 0,45 puntos del PBI, en conferencia desde Washington DC, el FMI consideró que "es necesario Se espera una bilateral en Italia entre Milei y Georgieva para avanzar en un nuevo programa con el Fondo

proteger el valor de las jubilaciones y se tomaron algunas acciones iniciales en este punto, pero es igualmente importante que cualquier nueva iniciativa sobre el sistema de pensiones mantenga los límites fiscales bajo el programa". El costo fiscal de 0,45 puntos equivale a lo que se busca sumar con el paquete fiscal, según indicó el economista afín al oficialismo, Fausto Spotorno, de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. En los cálculos, el paquete suma entre 0,4 y 0,5%/PBI con la aclaración de que hay ingresos que se dan "por única vez" como el blanqueo de capitales, aunque contribuirían a ampliar la base tributaria hacia adelante.

#### **EN NÚMEROS**

En el primer cuatrimestre del año, las jubilaciones y pensiones soportaron el 35% de la reducción total de gasto, según detalló un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

"Las jubilaciones tienen un rol central en la meta fiscal del gobierno", indicó Analytica. El gasto en jubilaciones y pensiones tendría un ahorro de 0,51 puntos porcentuales del PIB respecto a 2023, aunque "es posible que el ahorro termine siendo aún menor y más cercano a 0,4 p.p. del PIB" porque "el monto nominal de los bonos debería aumentar, tanto por la evolución de la inflación como por la necesidad de compensar la fuerte caída de las jubilaciones. Un camino que ya señalizó el FMI en sus declaraciones", agregó la consultora.

El próximo 12 de junio, Kristalina Georgieva viajará a Italia para participar de la reunión del G7 a la que fue invitado Javier Milei. Kozack no confirmó si está previsto que haya una bilateral, aunque se esperaba que ese encuentro como puntapié para discutir financiamiento adicional para salir del cepo.

Sobre la posibilidad de un nuevo programa, la vocera del FMI indicó que "las conversaciones se centran hasta ahora en la octava revisión y es apresurado hablar de un nuevo programa", como dijo en oportunidades anteriores.

#### DIRECTORIO

Para avanzar, se espera que el directorio del Fondo Monetario analice "pronto", según dijo Kozack, la última revisión de la economía a cargo del staff técnico para dar lugar a un desembolso de u\$s 800 millones que se usa para repagar la deuda con el organismo-.

El Gobierno aspira a conseguir unos u\$s 15.000 millones adicionales con un nuevo programa con el FMI -es decir, ampliar la deuda con el organismo, tras los u\$s 45.000 millones que se concedieron en 2018- para financiar la salida del cepo. Esos dólares podrían estar acompañados por un mix de financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, BID o CAF.

El Fondo, en tanto, espera que el Gobierno asegure el "amplio apoyo" a su programa para generar reformas y eliminar restricciones en medio de una semana marcada por la volatilidad que generan las dudas políticas. "Le damos la bienvenida al avance en el Senado", dijo la portavoz sobre la aprobación del dictamen la semana pasada.

Sobre el frente cambiario y monetario, Kozack recordó que las políticas tienen que "evolucionar para anclar la inflación, mejorar la cobertura de reservas y, además, contener cualquier tipo de presión de mercado".\_

"Cuestionar no es atacar", el mensaje de Adepa al Gobierno libertario en el Día del Periodista



#### EL PRESIDENTE DE ADEPA, MARTÍN ETCHEVERS, DEL DIARIO CLARÍN

En el marco del Día del Periodista, que se celebra cada 7 de junio, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó una campaña gráfica sobre la importancia de la libertad de expresión y el rol del periodismo en la sociedad. El mensaje apunta al gobierno del presidente Javier Milei que en diversas ocasiones ha descalificado el trabajo de los periodistas insinuando que reciben dinero para manipular la verdad. Frente a esta postura, ADEPA enfatiza que "mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario".

Economía & Política

CUMBRE DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS DEL 13 AL 15 DE JUNIO

# El Presidente amagó con bajarse del G7 y se arrepintió

Luego de hacer pública su decisión de no ir a la cita en Italia, el Ejecutivo revisó la decisión que no había caído bien en la diplomacia de las potencias. Costos geopolíticos del faltazo

Martín Dinatale

mdinatale@cronista.com

El presidente Javier Milei finalmente decidió revisar su decisión de no ir a la cumbre del G7 en Italia y al evaluar el impacto geopolítico que ello iba a generar optó por revertir la decisión: ahora confirmó que viajará.

Así lo confirmaron a El Cronista fuentes calificadas de la Casa Rosada que dijeron que el Presidente mantuvo contactos con diplomáticos extranjeros y finalmente viajará a Borgo Egnazia, el antiguo pueblo de la Puglia a orillas del mar Adriático, entre el 13 y el 15 de junio.

Allí lo esperan los presidentes del G7 que está conformado por los líderes de algunas de las economías más grandes del mundo como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y Milei era, junto con Lula da Silva, de los únicos presidentes de América latina invitados. El presidente de Brasil estaría listo para ir a Italia.

Desde hace 10 días que en la diplomacia de Italia había llegado el mensaje encriptado de que Javier Milei desistiría de la invitación de la premier Girogia Meloni para concurrir a la cumbre de presidentes del poderoso G7 y ayer se confirmó ese

faltazo que hubiera tenido un alto impacto geopolítico para Argentina: desató malestar en más de una embajada, generó dudas entre inversores, originó la cancelación de reuniones bilaterales y quedó nula la promesa de probable financiamiento externo.

No obstante, se mantiene la decisión de no estar presente en la Cumbre de la Paz en Suiza, en donde se hubiera visto con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Aye por la tarde el mensaje se ratificó en las sedes diplomáticas de Argentina en cada uno de los países miembros del selecto club de países desarrollados y, según confirmaron al menos tres fuentes diplomáticas calificadas, no había caído bien el eventual faltazo.

En rigor, había mucha sorpresa en la diplomacia extranjera. El martes pasado en la cena anual del CARI, la canciller Diana Mondino había ratificado a varios de los invitados extranjeros allí que Milei iba a estar presente en la cumbre del G7. Nadie entiende qué pasó entre ese día y ayer para revertir, por unas horas, esa decisión.

### **CANCELACIÓN Y MARCHA ATRÁS**

"Es un grave error", dijeron a El Cronista al menos dos diplomáticos de países centrales con



El Presidente junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su paso por Roma en febrero pasado

Se mantiene la decisión de no estar presente en la Cumbre de la Paz en Suiza, con el presidente de Ucrania

marcados signos de malestar al saber que Milei iba a desistir de ir a Italia.

La señal de la cancelación del viaje al G7 es la que mayor impacto generó para la Argentina en términos de economía y geopolítica. No por ello es menor la ausencia de Milei a la cumbre en Suiza para apoyar a Ucrania.

Meloni, como anfitriona espera con entusiasmo la llegada de Milei en Borgo Egnazia, el antiguo pueblo de la Puglia a orillas del mar Adriático, entre el 13 y el 15 de junio.

Dos motivaciones centrales entusiasman a la primer ministra italiana: la llegada de Milei le servirá de contrapeso y aliado de la derecha ante presidentes de la izquierda europea pero también tenía previsto ofrecer a la Argentina una alianza estratégica en el contexto de negociaciones por inversiones en áreas estratégicas como el litio.

La primera ministra de la

derecha italiana hizo todo lo posible para que el Presidente figure como invitado de honor. Se trata de un gesto inusual: Alberto Fernández fue a una cumbre del G7 pero como presidente de la CELAC. En este caso Milei va a concurrir como presidente de Argentina exclusivamente.

Ayer, en los festejos de la fiesta nacional de Suecia que se hizo ayer en el Palacio Paz, los corrillos diplomáticos abundaban. En las conversaciones de ocasión, tras conocerse la noticia, mencionaban con asombro y cierto malestar la decisión de Milei de no ir al G7.\_\_\_



## Del 5 al 8 de junio

Te esperamos en

Stand 148 F

Autopista Rosario, Córdoba y Ruta Nacional N° 178, Armstrong, Santa Fe.



En CREDICOOP tenés las mejores herramientas para impulsar tu crecimiento. Más información en www.bancocredicoop.coop

Aplicable a la cartera comercial. Sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de las condiciones exigidas por el Banco Credicoop. Más información en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500. Banco Credicoop Coop. Ltdo. Reconquista 484, CABA. Cuit 30-57142135-2.







Viernes 7 de junio de 2024

# Pettovello pidió a la Justicia 24 horas más para presentar un plan de reparto

La subsecretaria legal, Leila Gianni, hizo la presentación en Py mientras el Ejecutivo busca descomprimir la presión sobre la ministra. Jugada de UP para citarla al Senado



\_\_ aberaza@cronista.com

La subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano,
Leila Gianni, informó a Comodoro Py que la cartera se encuentra realizando "todos los
esfuerzos necesarios para
cumplir en tiempo y forma el
mandato del tribunal" y elevó
un pedido al magistrado para
completar la orden dispuesta
por su despacho y ratificada por
la Cámara de Apelaciones.

De esta manera, Gianni reiteró que buscan entregar lo más rápido posible los alimentos almacenados que causaron polémica y presentar la información que pidió el tribunal sobre los mismos. Pero le pidió un plazo de 24 horas para cumplir con el pedido.

Tras la confirmación del fallo del juez Sebastián Casanello, el Gobierno deberá informar el stock de alimentos que tiene almacenados luego del tenso cruce que se produjo en la audiencia entre Juan Grabois, el denunciante, y Leila Gianni y su colaborador Alberto Ángel Romano.

Gianni confirmó que en un plazo de 24 horas enviará el plan de distribución de los alimentos y acompañará los expedientes administrativos. Asimismo, el ministerio informó que enviará al tribunal la documentación vinculada a la adquisición de los alimentos almacenados.

Ayer, el interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria, formalizaron un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 12 con el objeto de tratar el proyecto de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se rumoreaba que esa misma jornada el oficialismo querría debatir la Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara

En una clara estrategia ten-

BMW de Argentina S.A. informa sobre la campaña preventiva de seguridad a las autoridades competentes



diente a dejar frenar la polémica desatada por la entrega irregular de alimentos el Gobierno trabaja aceleradamente en dos objetivos concretos: aceleró al máximo el operativo del Ejército para la entrega de comida en las próximas 72 horas y el Ministerio de Capital Humano prepara en un plan de sustitución de la entrega de insumos a sectores vulnerables en comedores por tarjetas prepagas o el incremento de los montos de la Tarjeta Alimentar.

Fuentes calificadas de la Casa Rosada explicaron a este medio que el ministerio de Pettovello trabaja en un esquema destinado a erradicar de plano los intermediarios de los comedores escolares y los problemas en el reparto de comida.

"La idea es que haya una llegada directa de los alimentos para evitar de una vez los intermediarios con los sectores vulnerables. Así, se estudia la instrumentación de tarjetas El ministerio hace "todos los esfuerzos necesarios para cumplir en tiempo y forma el mandato del tribunal"

UP formalizó un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 12 cuando buscan tratar la Ley Bases

prepagas y el incremento de valores de la Tarjeta Alimentar", dijo un funcionario del gobierno a *El Cronista*.

El esquema apunta a dejar atrás el esquema de las organizaciones sociales y ONG que reparten alimentos en los comedores escolares. En cambio, se busca que los sectores pobres directamente accedan a la comida por vías más directas.

El ministro de Defensa, Luis

Petri, encomendó a las Fuerzas Armadas entregar los bolsones de alimentos que estaban guardados en depósitos. Se prevé que en las próximas 72 horas ya estará todo repartido. Hasta ayer, ya se había avanzado en Río Grande, Tucumán y Rosario.

#### NUEVA DENUNCIA

La plana mayor del Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello en primer término, fue denunciada por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, lavado de dinero y violación de tratados concluidos con naciones extranjeras".

La denuncia apunta a los contratos tercerizados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para funcionarios que no prestaban funciones en el área de Niñez de esa cartera. Hoy tramita una causa con ese foco en el juzgado de Ariel Lijo.







y a los poseedores de vehículos marca BMW modelos X1 y X5 comercializados en la República Argentina desde agosto 2023, relativa a algunos chasis comprendidos dentro de los siguientes intervalos: BMW X1 sDrive18i - WBA21EE02R5X00191 - WBA21EE09R5X15142 Origen: Alemania BMW X1 xDrive20i - WBA51EE00R5X08870 - WBA51EE0XR5X36661 Origen: Alemania BMW X5 xDrive40i - WBA21EU00R9S57484 - WBA21EU0XR9T18467 Origen: Estados Unidos Algunos de estos vehículos podrían experimentar en casos muy excepcionales problemas de señal en la electrónica del sistema de frenos, lo que puede aumentar la fuerza requerida para accionar el freno. Además, otras funciones de regulación de los frenos, como el ABS y el control dinámico de estabilidad, podrían no estar disponibles. No obstante lo anterior, el vehículo puede frenar y sigue siendo controlable. En todos los casos se le informará al usuario, antes o durante el viaje, si se produce este problema de señal mediante una luz testigo de aviso general de frenos en el tablero del vehículo con el siguiente mensaje de Check-Control en la pantalla central: "Puede proseguir la marcha. Sistema de frenos y estabilización de la marcha. Evite en lo posible las frenadas bruscas. Conduzca con moderación. Puede que para frenar sea necesaria una mayor fuerza de pedal. Dirijase de inmediato al Taller Autorizado más próximo." En este caso, actúe como se describe en el mensaje Check-Control y póngase en contacto con el Concesionario Oficial BMW más cercano, quien le asignará un turno para efectuar la correspondiente reparación en función de la disponibilidad de los repuestos de recambio necesarios. El listado de los concesionarios oficiales BMW puede consultarse en https://www.bmw.com.ar/es/ fastlane/dealer-locator.html. Durante la visita al taller se deberá cambiar el control electrónico del sistema de frenos, tarea que se efectuará de manera gratuita para el usuario. Si tiene dudas sobre si su vehículo se encuentra incluido en la campaña por favor ingrese a https://www.bmw.com.ar/recall. Para más información contacte al siguiente correo clientes.info@bmw.com.ar o consulte www.bmw. com.ar. Este procedimiento se efectúa en virtud de lo dispuesto por la siguiente normativa: Resolución Nº1/2010 del Grupo de Mercado Común del Mercosur (adoptada por la República Argentina mediante la Res. N°724/2020 Secretaria de Comercio), el Decreto 1798/94 y la Resolución N° 04/17 del Grupo de Mercado Común del Mercosur (adoptada por la República Argentina mediante la Res. 808 E/2017 Secretaria de Comercio), y la Resolución Nº 464/2022 del Secretaria de Comercio.

### Tribunal Fiscal de la Nación

### Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalia de la 11<sup>a</sup> Nominación, a cargo de la Dra. Agustina O'Donnell, con sede en Alsina 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 5 (cinco) dias en autos "Órbita Tucumán S.A.C. s/ recurso de apelación", Expte. Nº 28.128-Ique se ha dictado la siguienteprovidencia PV-2023-127049525-APN-VOCXI#TFN: "Ciudad de Buenos Aires, miércoles 25 de octubre de 2023. En atención al estado del Expediente, corresponde: Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 105 y, en consecuencia, continuar las presentes actuaciones en rebeldia (conf. art. 59 CPCCN). Notifiquese. Agustina O'Donnell. Vocal."

Miguel N. Licht

Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación



Tribunal Fiscal de la Nación

21, 22 y 23 marzo 2025 / Hipódromo de San Isidro

# COSTOS ARGENTINA,

# IGES ALA MENTAL



3 DÍAS, MÁS DE 100 BANDAS flow

5 ESCENARIOS Y MUCHO MÁSI

Medio de pago:

6 CUOTAS
SIN INTERES





















TASA FUA NOMINAL Y EFECTIVA ANUAL (%, Vigencia del 06/06/24 hasta el 23/03/25. Promoción valida sólo para Tarjeta Santander Of/06/24 a las 10hs. Por 24hs o hasta egotar stock, lo que suceda primero. Stock preventa Santander treinta mil (30.000) abonos feritendiendose por tal a la compra del paquete para asistir a las tres (3) fechas programadas del EVENTO), es decir noventa mil (90.000) fickets, lo que ocurra primero. Cupo máximo de 4 entradas por cliente tickets. Ejemplo: Una compra de \$120.000 realizada con su Tarjeta Santander American Espress, podrá ser financiada en 6 cuotas de \$20.000 cada una. Promoción valida sobre el valor de entradas. No incluye service charge. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria



Hace 10 días, las estaciones estuvieron cerradas en todo el país por falta de GNC

EL SISTEMA ESTÁ "ATADO CON ALAMBRE"

# Vuelve el frío y no descartan nuevas tensiones con faltante de GNC y cortes a industrias

La obra pública no llega a estar lista antes del pico de frío y si bien aumentó la compra y llegada de GNL, la temperatura y actividad definen si habrá nuevos faltantes con un sistema al límite

\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Tras la emergencia por la falta de gas, el Gobierno tomó medidas para evitar la situación inédita de la semana pasada, donde por primera vez en años se debió cortar el abastecimiento a contratos "en firme".

Sin tener claridad de si llegan con la obra pública, reforzaron las importaciones por casi u\$s 200 millones y negocian con los países limítrofes Brasil y Bolivia. Hasta el 28 de mayo, tan solo se habían comprado 20 buques, cuando el año pasado fueron 42. En medio de la ola de frío y la tensión en el sistema, adquirieron 8 más y la compra directa a Petrobras, con un total de 9. Los nuevos comenzarán a llegar en agosto, cuando antes no había nada previsto, por si se llegaba con las plantas compresoras o con el Reversal del Norte.

De todos modos, analistas consultados por este diario no descartan que haya nuevas tensiones.

Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, afirmó que el abastecimiento para los hogares está garantizado: "La oferta de gas local está asegurada por los contratos Plan Gas. Ar hasta 2028, y esa producción alcanza para abastecer al consumo de la llamada "demanda prioritaria", esto es, de las distribuidoras que abastecen hogares y también hospitales o escuelas".

Carbajales resaltó la importancia de últimas importaciones realizadas a fines de mayo: "Por suerte, ENARSA acaba de adjudicar la última tanda de los buques programados para este año, con lo cual tenderá a aliviarse la situación. Habrá que ver también cómo se ejecutan las compras de Cammesa para la generación eléctrica, principalmente para abastecer las centrales del NOA".

Distinto es el caso de los usuarios con contratos interrumpibles. Carbajales aseguró: "Lo que podría repetirse es un faltante para industrias y estaciones de GNC, dependiendo del nivel de consumo (por temperaturas, aportes hídricos, recesión, etc.) y del programa de compras de GNL y GO/FO".

Por otra parte, Julián Rojo, investigador energético, sumó a la recesión como uno de los factores clave para el abastecimiento. "Está mejor planificado el invierno con la llegada de los barcos, se ve una previsión un poco más robusta", aseguró. Y agregó: "Ahora esos 29 barcos la realidad es que podrían ser suficientes en un contexto de recesión importante. Si la actividad estuviese creciendo, ahí lo pondría más en duda, pero en el contexto de recesión y baja de actividad, creería que el abastecimiento está bastante bien".

En tanto, desde una de las empresas de gas con conocimiento sobre las importaciones afirmaron: "El sistema va a estar stretch. Dependerá de la actividad económica y del frío. La caja manda, el Gobierno prioriza más la inmediatez, y si nos quedamos cortos se puede traer algún otro barco más de combustible líquido".

Por otro lado, desde una distribuidora se mostraron optimistas sobre el abastecimiento: "Operativamente empieza a llegar 1 barco cada 3 días. Pero esperemos que no haya una tormenta, o que el consumo sea razonable. Está todo preparado para que no tengamos ningún inconveniente, pero el sistema está atado con alambres y estamos jugando al fleje".

#### MENOS CONSUMO

Tras la postergación de mayo, el gobierno avanzó finalmente con los aumentos para la luz y el gas, en los componentes PEST y PIST. En la práctica, implicará subas en las boletas de hasta el 155%, y los incrementos se sentirán más fuerte en los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios (N2 y N3).

Con esta medida, el Gobierno busca contener la masa de subsidios, dado que el costo energético se incrementará en invierno por las importaciones.

Los cambios contemplan una baja de los topes para consumo subsidiado. Los más vulnerables en N2 tenían todos sus consumos subsidiados: ahora será hasta un tope de 350 kWh.

En el caso de los N3, el techo de consumo les baja de 400 a 250 kWh. Por ende, en los consumos excedentes pagarán el valor pleno, como los usuarios de altos ingresos N1. Esto es, a \$57.214, casi 20 veces más de lo que lo venían pagando. Lo mismo se dará en el caso de gas, para promover también el ahorro energético.

EXPO EN BAJA

### Mayo dejó un saldo mínimo a favor con Brasil por u\$s 23 millones

\_\_\_\_ Victoria Lippo \_\_\_\_ mlippo@cronista.com

Argentina registró en mayo el tercer mes consecutivo de superávit comercial con Brasil, aunque tuvo una caída significativa en comparación con los meses anteriores. El resultado, de U\$S 23 millones, respondió a una caída del 42,7% de las importaciones (que totalizaron los U\$S 1.095 millones), contra las exportaciones, que cayeron 3,9% interanual, pero alcanzaron los U\$S 1.119 millones.

La caída de las importaciones se explicó por las menores compras de soja, partes de vehículos y de fuel oil de petróleo.

Tanto la soja como los autos en Brasil cuentan con un polo en Río Grande do Sul, que fue muy afectado por las inundaciones del último mes. La agencia de cultivos Emater informó esta semana que por las lluvias se perdieron 2,71 millones de toneladas de soja. Por parte del sector automotriz, el efecto se vio en que las inundaciones afectaron ya sean plantas propias o de proveedores de insumos.

La caída de las exportaciones contrastó con la suba del 36,7% de abril. Aunque se registraron fuertes subas del sector agroalimentario, el sector automotriz tuvo un desempeño dispar con derrumbes en los vehículos de pasajeros (-30,2%) y subas en los de mercancías (17%).

Si bien se mantiene en terreno positivo, el saldo de mayo (23 millones), está muy abajo del de abril (U\$S 116 millones) y marzo (U\$S 111 millones).....



Las importaciones se desplomaron 42,7%

# Kit de empalme y pertigas

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002062

Presupuesto of.: \$147.977.131,50 IVA inc. Apertura: 28/06/2024 - 10 hs.

COMPRA DE KIT DE EMPALME DE DERIVACIÓN CON CONECTOR COMPACTO HASTA 1 KV AISLACIÓN CON RESINA. CONSULTAS: ugm@epe.santafe.gov.ar.

#### LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002063

Presupuesto of .: \$662.128.825,27 IVA inc. Apertura: 28/06/2024 - 11 hs.

COMPRA DE PERTIGAS PARA MANIOBRAS 2024.
CONSULTAS: ablancato@epe.santafe.gov.ar.

LUGAR: OFICINA COMPRAS, Bv. Oroño 1260, 1er Piso, (2000) ROSARIO. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESF. CONSULTAS GENERALES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA. WWW.epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





SEGUNDO SEMESTRE

# Las pymes alertan que el desempleo perforará la barrera del 10% por la caída de actividad

La baja de marzo fue mayor a la que del peor momento de la crisis de 2019. Su correlato para los puestos de trabajo y las complicaciones en el pago del aguinaldo, que algunas darán en cuotas

Lucrecia Eterovich

leterovich@cronista.com

La comparativa de la caída de la industria manufacturera en el tercer mes completo de gobierno de Javier Milei con lo que sucedió en el peor momento de la crisis del macrismo es, para un sector de las pequeñas y medianas empresas (pyme), un indicador de que pronto el desempleo en la Argentina alcanzará los dos dígitos.

"Más y más rápido que durante el Gobierno de Mauricio Macri", afirmó el director de la consultora Marca PyME, Pablo Bercovich sobre la evolución a la baja del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero en marzo pasado respecto al periodo marzo-abril de 2019.

"En la mayoría de las subclases la caída fue más acelerada en marzo de 2024 que en marzo y abril de 2019.

En el caso de alimentos y bebidas, de hecho, la baja de marzo-24 fue mayor incluso que en la pandemia", puntualizaron el informe del Observatorio Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Así, para Bercovich, Milei hizo realidad el sueño. "En seis meses logró lo que Macri en cuatro años. En materia de actividad económica está convirtiendo la recesión en una depresión", destacó lo que lo llevó a deducir que aún no se vio lo peor en materia de empleo.

#### PÉRDIDA DE TRABAJOS

El cual, sostienen que pronto se verá severamente afectado, dado que la retracción solo en marzo pasado (-8,4% i.a.) fue mayor que durante el primer trimestre de 2019 (-7%), que se cobró en el cuarto cuatrimestre de ese año más de 256 mil puestos de trabajo.

"Los puestos de trabajo que se perderán con la actual gestión de La Libertad Avanza (LLA) serán mayores que en la crisis del 2019", aseguraron en el informe.

Se trata de una proyección que, confiesan, está subestimada dado que no contempla el empleo informal que presenta menor resiliencia.

Durante los primeros tres

En el primer trimestre se habrían perdido 58 mil puestos de trabajo, de los cuáles 11 mil son de pymes industriales

El presidente IPA, Daniel Rosato reveló que el 10/15% de las pymes pagará el aguinaldo en cuotas

meses del año, según estimaciones de IPA, con base en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del último trimestre de 2023, ya se perdieron alrededor de 58 mil puestos de trabajo, de los cuales 11 mil correspondían a pymes.

#### POR SECTORES

"Todas las ramas de actividad redujeron sus puestos de trabajo (...) en línea con la caída en su nivel de actividad", afirma-

ron y destacaron que se llevó a cabo en mayor medida en las grandes empresas (más de 200 personas) que en las pequeñas.

Lo que, para las autoridades de IPA, da cuenta de que en las expectativas de los empresarios no habría un horizonte de recuperación a la vista, sino de que el derrumbe de las ventas en el mercado interno se va a sostener durante un tiempo. "Quizás, para gran parte de la economía, abril haya marcado

un piso en el nivel de actividad, [pero] será un piso pegajoso, del cual será difícil rebotar", concluyeron.

#### AGUINALDO

Frente a la caída en el consumo, el presidente de IPA, Daniel Rosato declaró que, en los últimos meses, los sueldos de los trabajadores se pagaron "desde el bolsillo de los empresarios" y que para no continue esta práctica es necesario que se

genere el repunte, que consideró que será más en forma de "L larga que en V".

Pero en ese contexto se suma un problema adicional: el pago de la mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC), en el que entre un 10% y 15% de las pymes industriales tendrían problemas para afrontarlo y que pagarán en cuotas. Aunque desmintió que los mismos se financien a través de créditos bancarios.\_\_\_





# Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoría ► Consultoría ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



> PANORAMA

Nuria Am Periodista



# El topo Milei, de outsider a dueño de la escena política

urantelos últimos días el Gobierno cambió claramente la estrategia de comunicación. De tener un vocero en primer plano a diario que intentaba instalar agenda, fue ahora el propio Presidente quien día a día se dedicó a marcar con hechos o palabras el lugar hacia donde el oficialismo quiso llevar la mirada de los argentinos.

Recorramos la semana en el sentido inverso:

Jueves: En coincidencia con la primera vez de Milei en Santa Fé desde que ganó las elecciones, la Casa Rosada suspendió la conferencia habitual del portavoz del Gobierno Manuel Adorni, para que sea el Presidente quien fije el título del día. No hizo falta agregar mucho más al que se conoció minutos antes de su visita a Agroactiva. "Amo ser el topo que va a destruir el Estado desde adentro" había dicho en una entrevista grabada, que se dio a conocer ayer, brindada un medio extranjero durante su visita a Estados Unidos.

Miércoles: En el foro Económico de Latam. El Presidente Milei luego de la media sanción de diputados al dictamen propuesto por el radicalismo que tuvo el apoyo del kirchnerismo y los bloques opositores dialoguistas: "A los degenerados fiscales les digo que voy a vetar la ley. Me importa tres carajos". Por la noche, en un comunicado, entre otras cosas avisó a la ANSES su renuncia a la pensión vitalicia como ex Presidente que le corresponderá para el tiempo que le toque cobrar haberes jubilatorios.

Martes: El Presidente de la Nación encabezó la reunión de Gabinete en el medio del escándalo por la falta de entrega de los alimentos con fecha cercana al vencimiento y luego salió al balcón de la Casa Rosada con sus ministros.



Allí un grupo de chicos lo saludó a los gritos por lo que el Milei decidió bajar con sus funcionarios a estrecharles sus manos.

Lunes: El Presidente visitó sorpresivamente a la ministra Sandra Pettovello, y almorzó con ella en el Ministerio de Capital Humano. Fue un gesto de fuerte respaldo a la funcionaria más cuestionada en la polémica de la comida almacenada que tuvo derivaciones judiciales adversas a la Rosada.

Marketing puro. Detrás de todo eso: la mano de Santiago Caputo. Estratega y asesor estrella de Javier Milei.

El Presidente escuchó a quienes decían que el objetivo de máxima del Presidente parecía ser un líder global. Aplicó la misma receta de lo hecho afuera, puertas adentro de la Argentina. Levantar aún más el tono de sus declaraciones.

Entre su perfil excéntrico y una oposición desdibujada que empieza a ser vista como quien pone palos en la rueda, Javier Milei logró durante toda la semana ser la nota política más importante de cada uno de los días.

De todos modos, presenta una situación que amerita un análisis particular: en política, luego de la legitimidad propia del voto popular en una elección democrática, hay dos formas de legitimación de quien ejerce el poder: una es la del consenso, el respaldo político. La otra, la que brinda el apoyo de la sociedad. Claramente allí se da una dicotomía. Respaldo político no tiene. Solo los propios cierran filastrasél. Lo ocurrido en el Congreso esta semana con la media sanción a la movilidad jubilatoria propuesta por la oposición, que para el Gobierno de aprobarse rompe el equilibrio fiscal, le mostró al Presidente que no puede fiarse ni siquiera de aquellos con los que mejor diálogo venía teniendo hasta el momento. Seis meses de gestión y ni una ley.

Por más que en la Rosada y hasta el propio Milei lo nieguen, preocupa. Sobre todo por el impacto en los mercados, que empiezan a mirar con desconfianza esa falta de respaldo. Suben los dólares financieros, el blue, bajan los bonos y sube el riesgo país. Uno más uno: dos. La incertidumbre siempre mueve la aguja para el lado no deseado.

En el exterior, el Jefe de Estado que cautiva miradas y se muestra cual rock star, seduce pero empieza a generar dudas: ¿arranca o no arranca? ¿va a poder llevar adelante las reformas estructurales que necesita Argentina y que Milei llegó dispuesto a hacer? El país necesita entre sus reformas de fondo la laboral, la financiera, la fiscal, la impositiva: ¿Sin consenso ni mayorías, el Presidente, va a poder?

El economista y consultor Ricardo Arriazu, respetadísimo inclusive por el propio Presidente, brindó en el foro de Latam su mirada acerca de por qué sube el Riesgo País: "En el exterior están hartos de este país", dijo. "Esperan que la Argentina cambie, no el Gobierno". Y esto es básicamente lo que explica por qué empiezan a mirar con cierta duda los gestos que provienen del Congreso. ¿El Presidente podrá o no llevar adelante las reformas que el país necesita?

Mientras esto sucede, en otro

plano está la gente. En la mayoría de los trabajos de opinión pública el Presidente no modificó en gran medida su imagen desde que llegó al Gobierno hasta ahora. Pasaron 6 meses y en el medio un ajuste brutal que vienen pagando con más fuerza el común de los argentinos, y no "la casta", sumado a una devaluación que dejó a todos con menos antes de empezar la carrera. Sin embargo Milei mantiene el apoyo y hasta subió apenas entre los más golpeados: los jubilados y los sectores más vulnerables.

Podríamos decir que la Argentina no resiste análisis si no entendiéramos que la propia oposición alarga la paciencia de la sociedad a un Presidente al que ven como un outsider que llega con intenciones de cambiar para bien la Argentina y que la política tradicional no lo deja hacer porque no le da las herramientas que necesita. En tanto, el instinto natural de supervivencia, hace que en gran medida los Argentinos elijan creer. Cuando la caída llegó al piso la única salida posible es hacia arriba, y en eso confiaunagran mayoría para atravesar mejor este momento.

De todos modos, las alarmas están prendidas. Aunque el León no lo demuestre, sabe que siempre existe un límite. Mientras tanto, gana tiempo y protagoniza la escena. Confía en que ese momento por ahora está lejos y de a ratos, se convierte en Topo....

# Equipos de cirugía

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 030/2024

Imputación prev.: \$98.563.330,85. Apertura: 18/06/2024 - 10 hs.

Adquirir equipos de cirugia general estéril, destino Servicio de Esterilización. EXPEDIENTE: Nº 1671/24. LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, (3000) - Santa Fe. En horario de 7 a 13 hs. 0342 - 4573357 int 114 al 116. E-mail. ficitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$39.430. Deberá nacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2,268.

santale.gob.ar





## PROMOS DE VIERNES

O O DE DESCUENTO

ABONANDO CON TARJETAS DE

DÉBITO

SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

**EN UN PAGO CON NUESTRA** 

O O DE DESCUENTO

TARJETA DE CRÉDITO



SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

# ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



"DESCUENTOS VIERNES": OFERTAS VÁLIDAS EL 07/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL.COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA

# Finanzas & Mercados

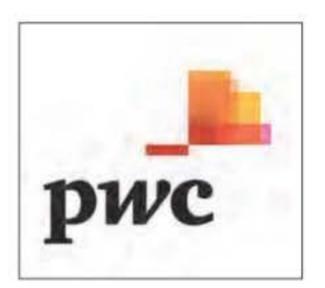

LAS DUDAS DE LOS INVERSORES

# Leve suba en reservas: negocian en silencio con China por el swap



El BCRA negocia con China los tramos del swap de junio y julio por u\$s 4844 millones.

El BCRA compró sólo u\$s 20 millones ayer en mercados. Habrá cancelación pero parcial del swap. Negociaciones confidenciales con el Banco del Pueblo de China ante próximos vencimientos

Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Las reservas del BCRA no están creciendo al ritmo que lo venían haciendo hasta mayo. Ayer la entidad que preside Santiago Bausil terminó la rueda con compras por u\$s 20 millones en Forex-MAE, el mercado oficial de cambios. De esta manera, en cuatro jornadas acumuladas en junio las compras suman u\$s 126 millones, un monto que debería ser como mínimo la adquisición del BCRA en una sola rueda.

Lo que siempre hay que observar al cierre de las operaciones es el volumen operado dado que reflejan la oferta de los exportadores. Ayer fueron u\$s

278 millones, el valor más elevado en estas cuatro jornadas de junio, pero aún así lejos de los u\$s 450 millones operados a mediados de mayo. Las reservas brutas treparon u\$s 50 millones para cerrar en u\$s 29.416 millones.

Desde los mercados, una de las incertidumbres pasa por el swap con China. Y la ausencia de novedades al respecto crean temores de que el BCRA deba sacrificar reservas. Cuando la entidad que preside Santiago Bausili informó los estados contables, quedó reflejado que los vencimientos por la deuda en yuanes son equivalentes a u\$s 2.906 millones en junio y u\$s 1.938 millones en julio. En total, u\$s 4.844 millones.

Un tema relevante en este sentido es que, como el acuerdo es confidencial, desde el gobierno no pueden efectuar declaraciones sobre la marcha de las negociaciones o si se va a refinanciar o pagar los próximos vencimientos. Esa confidencialidad del préstamo con el Banco del Pueblo de China hizo que esta modalidad de crédito sufriera muchas críticas, justificadas. ¿Qué tasa se paga por acceder o activar el swap? ¿El BCRA pone algo de garantías o no? ¿Cuáles son las cláusulas en caso de incumplimiento y bajo qué tribunales se ejecutan? Este manto de confidencialidad hace que el gobierno no pueda realizar comentarios explícitos sobre la marcha de las negociaciones. De hecho, cualquier movimiento en contra incluso puede arruinar la negociación.

Todo indica que no se cancelará todo el swap en estos vencimientos. Se refinanciará una parte aún en discusión. Las partes están ganando en confianza mutua, proceso siempre lento y clave en las relaciones con China. Los gestos son claves y por ello el viaje de la canciller Mondino, Santiago Bausili y el secretario de Finanzas Pablo Quirno hace dos meses en ese

La clave de sumar reservas pasa por despejar dudas sobre los vencimientos de la deuda en 2025. Suman según la consultora 1816 u\$s 17400 millones acumulando los bonos soberanos en dólares, la deuda provincial y los Bopreales emitidos por el BCRA. El ex Deutsche Matías Tamburini señaló ayer que "estas situaciones (por la corrección de precios) generan que rumores infundados se agranden y el mercado les asigne veracidad, provocando que los miedos aumenten y las caídas se profundicen. Lo mismo pasa en los rallys pero de manera inversa". Agregó que "los largos tiempos que está tomando la aprobación de la ley bases, la aprobación de la revision del FMI, los rumores sobre la cancelación del swap con China y las andanzas ridículas de los miembros del Congreso son el cocktail perfecto para gatillar esta corrección. Ahora si el Ejecutivo se mantiene en la senda del equilibrio fiscal, si la ley bases termina siendo aprobada, si el FMI aprueba la revisión, si finalmente el Congreso no logra sus locuras y el swap con China se renueva, ¿seguirán los bonos cayendo uno o dos dólares por día ? Veremos".

Así están planteadas las cartas en los mercados. Por lo pronto, en silencio, las negociaciones con China se van desarrollando. Incluso la intención oficial es cancelar a mediano plazo este empréstito en un contexto de crédito internacional en mercados y siempre con superávit fiscal como garantía de confianza.\_\_\_

IPC DE 5,2% EN MAYO

### La caída de la inflación se frenará en junio, según prevé el REM

\_ Leandro Dario

\_ ldario@cronista.com

El Gobierno tendrá motivos para festejar cuando mire por el espejo retrovisor el dato de inflación de mayo, pero también para preocuparse por el camino que está transitando en junio. Las consultoras que participaron del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimaron que el IPC trepó el mes pasado 5,2%, según divulgó ayer el BCRA.

Pero también se encendió una luz de alerta para el ministerio de Economía: en junio se detendría el proceso de desinflación. Las proyecciones privadas adelantan una inflación de 5,5% para ese mes, al calor de las subas de las tarifas de luz y gas. Respecto del IPC Núcleo, que mide los precios que no son regulados ni estacionales, el relevamiento sostiene que será 5% en mayo y 4,8% en junio.

Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado esperan una inflación de 5,3% para mayo, de 5,5% para junio y de 143,5% en 2024.

En el relevamiento de mayo, los analistas del REM proyectaron para 2024 un Producto Interno Bruto (PIB) 3,8% inferior al promedio de 2023, deteriorando la perspectiva en 0,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

De acuerdo con los pronósticos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 0,5%

Además, los analistas pronosticaron una tasade interés BADLAR de bancos privados de 32% TNA en junio, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,6%.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en \$904,3 por dólar para junio de 2024. Esa cifra implicaría una suba mensual promedio de 2% de la paridad cambiaria, acorde con el crawling peg.\_



Los bonos en dólares retroceden ante la dificultad del oficialismo en el Congreso.

EL MERCADO SE IMPACIENTA

# Los bonos se desploman tras el viento de frente en el Congreso

Los títulos soberanos caen hasta 17% desde los picos que registró en abril debido a los traspiés legislativos. Los analistas creen que, si se aprueba la Ley Bases, la deuda podría repuntar

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los bonos argentinos volvieron ayer a operar a la baja por cuarta jornada consecutiva. La renta fija local operó en rojo a lo largo de toda la semana y bajó hasta 2,6% en dólares.

Los Globales a 2029 y 2030 perdieron 2,3% y 2,6%, mientras que los títulos a 2035 y 2038 bajaron 2,1% y 2%, respectivamente. Finalmente, en el extremo más largo de la curva, la renta fija argentina descendió 1,9 y 2% en los bonos a 2041 y 2046. Observando desde el pico de abril, los bonos argentinos muestran pérdidas de 17% en promedio, por lo que la merma actual hundió a los títulos locales a su menor nivel desde marzo pasado.

De esta manera, y a medida que bajan los bonos, el riesgo país también se disparó a su mayor valor desde el primer trimestre, alcanzando los 1596 puntos, subiendo desde los 1246 que había tocado en abril pasado.

#### PESIMISMO DE CORTO PLAZO

La fuerte reversión de los bonos en las últimas semanas podría ser interpretada como un cambio de humor por parte de los inversores respecto de la argentina. Los traspiés legislativos del Gobierno, con el freno en la ley bases y el cambio en el ajuste jubilatorios en Diputados esta semana, generaron cierto pesimismo entre los inversores.

Esto se vio complementado con las dudas que se dieron alrededor de la renovación del SWAP con China y a un menor ritmo de compras de dólares del BCRA durante mayo y los primeros días de junio, siendo estas semanas el periodo estacional de mayor flujo de divisas, por lo que esto causó cierto pesimismo de corto plazo. En concreto, ayer el BCRA volvió a registrar ventas netas en el mercado cambiario, esta vez por u\$s 1 millón.

"La autoridad monetaria vendió dólares en tres de las últimas ocho ruedas por lo que el ritmo de compras diarias fue de u\$s 18 millones en la última semana, siendo un mínimo para la gestión Milei, detallaron desde Cohen.

Las dudas sobre la dinámica de reservas, la cuestión legislativa y el SWAP Chino se tradujeron en caída de los bonos y mayor volatilidad cambiaria.

Juan Manuel Truffa, director de la consultora Outlier, remarcó que la dinámica no está siendo para nada amigable con Argentina en estas ruedas. En ese sentido, agregó que es de esperar que la corrección de expectativas en sentido negativo se sostendrá hasta que no tengamos buenas noticias por parte del gobierno.

"Los problemas de gestión, las idas y venidas en la relación y tramites en el Congreso y la falta de presiones o avances concretos en temas que el mercado comenzó a identificar como claves, como ser la salida del cepo, no parecen ayudar a los activos tampoco. Respecto de esto último, entendemos que podría resultar más que importante despejar las dudas que surgieron en los últimos meses respecto de la renovación del swap chino", detalló Truffa.

Por otro lado, también remarcó que el Gobierno tampoco parecería estar consiguiendo beneficios al generar peleas en varios frentes simultáneos (energéticas, prepagas, bancos, etc.)

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que hay un cambio de expectativas debido a atraso en la salida de la ley de bases y los rumores de que el banco chino no prestaría el swap. "El riesgo que implica que el banco chino no preste el swap es que, saldrían de las reservas 5 mil millones de dólares aproximadamente entre junio y julio, lo que haría que el riesgo país y el tipo de cambio suban", dijo Lazzati. RIESGO PAÍS ROZÓ LOS 1600 PUNTOS

# Si la Argentina sale a tomar deuda debería pagar más del 20%

\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Si la Argentina sale a tomar deuda debería pagar más del 20%. Es porque el riesgo país trepó ayer 86 puntos, hasta las 1.596 unidades, un 6% más que lo lleva a 22% arriba en lo que va del mes. Por ende, si la Argentina debiera salir a tomar deuda, debiera pagar 16% por los casi 1600 puntos de riesgo país, más los 500 puntos de la tasa de la Fed, por lo que ascendería al 21% anual en dólares, una tasa imposible para salir al mercado hoy.

Por su parte, el índice Merval cayó ayer 4% con bajas de hasta 5% en papeles como Aluar, Galicia y TGN.

Desde la consultora Outlier destacan que la dinámica no está siendo para nada amigable con Argentina en estas ruedas "y parecería que la corrección de expectativas en sentido negativo se sostendrá hasta que no tengamos buenas noticias por parte del gobierno". Los problemas de gestión, las idas y venidas en la relación y trámites en el Congreso y la falta de presiones o avances concretos en temas que el mercado comenzó a identificar como claves, como la salida del cepo, no parecen ayudar a los activos tampoco.

Los analistas entienden que podría resultar más que importante despejar las dudas que surgieron en los últimos meses respecto de la renovación del swap chino. Por otro lado, el gobierno tampoco parecería estar consiguiendo beneficios al generar peleas en varios frentes simultáneos, como energéticas, prepagas y bancos.

Los activos argentinos, que habían perdido impulso en abril y en mayo, tuvieron dos fuertes correcciones las últimas semanas. ¿Qué cambió? "El resultado fiscal se mantiene, el BCRA sigue comprando reservas la mayoría de las ruedas aún con baja liquidación de exportaciones, la inflación volvió a bajar en mayo, la imagen de Milei no cae. Quizás los precios sencillamente se anticiparon a la noticia de Diputados, más importante por la señal que por el costo fiscal", interpretan desde la consultora 1816.

Subrayan que, en el mejor de los casos, lo de estos días es solo un tropezón, una corrección en un proceso alcista. ¿Y si la cosa no levanta? Ahí las dudas serán crecientes. Con los Gobiernos pro mercado es muy importante que los activos financieros acompañen, porque de lo contrario arranca un círculo vicioso que sufrió especialmente Macri: "El peso y los bonos por alguna razón empiezan a andar mal, eso dificulta que baje la inflación y recupere la actividad, eso genera que el mercado dude sobre la situación política, eso les pega a los activos y volvemos a empezar", advierten.

El riesgo país, que cuando ganó Milei era de 2.400 puntos y había bajado hasta 1.200 puntos, es ahora de 1.600 puntos. Tiene que acercarse a la zona de entre 700 y 800 puntos para que Argentina pueda evitar una reestructuración. Todavía hay tiempo y desde 1816 se siguen sintiendo cómodos con los Globales, pero no perder

El riesgo país trepó 86 puntos, hasta las 1.596 unidades, un 6% más que lo lleva a 22% arriba en lo que va del mes

de vista el perfil de vencimientos: entre soberanos Hard Dollar, provinciales y Bopreales hay que pagar u\$s 17.400 millones de aquí a fin de 2025.

En el universo pesos, las Lecap de julio y agosto, que se emitieron en 3,6% de tasa efectiva mensual la semana pasada, operaron estos días en 3,3% y 3,4%, a la espera del llamado a subasta del lunes. Las Lecap largas andan flojas, con datos de alta frecuencia que muestran que es difícil perforar el 1% de inflación semanal: la suba de tarifas de luz y gas de junio tampoco ayudará y quizás sea el primer mes sin caída de la inflación mensual.

Por acta de directorio 250 del 20/12/23 se considero y aprobó por unanimidad la escisión entre MEMEL SA como sociedad escindente y creación de nueva sociedad denominada TABACHINES MAGNOLIA S.A. como sociedad escisionana. El compromiso previo de escisión es del 2/1/24. Acta de Directorio del 5/1/24 aprueba Balance Especial de Escisión y el Compromiso Previo de Escisión entre MEMEL S.A. como sociedad escindente y creación de la nueva sociedad TABACHINES MAGNOLIA S.A. como sociedad escisioneria. Por acta de asamblea extraordinaria 57 del 12/1/24 se aprobó la reorganización societaria por escisión y creación de nueva sociedad. Datos de la sociedad Escidente: MEMEL SA CUIT 30-60452878-6 dom social Alte. Brown 275 B.JUAREZ, PCIA Bs As, Leg DPPJ 88488 Matr. 9402. Datos de la sociedad Escisionaria. TABACHINES MAGNO-LIA S.A., dom social Ruta 86 km. 185 Establecimiento El Rosano, B. Juarez, Poia. Bs.As., Valuación de activos y pasivos de la sociedad escindente:\$1.776.065.364.54 Valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad \$ 888 032 682 27 Andrea Tachella Abogada.

IMPACTO DE LA BAJA DE TASAS DEL BCRA

# Cambio de estrategia de bancos: el crédito privado repuntó muy por encima del IPC



El stock de préstamos al sector privado ascendió a \$ 24,4 billones en mayo.

El stock de créditos en pesos al sector privado aumentó 15,3% mensual, muy por encima del 5% de inflación estimada para mayo. Los préstamos personales y comerciales lideraron las subas

\_\_\_\_ Enrique Pizarro \_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Las bajas de tasas de interés que aplicó el Banco Central impactó sobre el crédito. En el último mes se registró un fuerte repunte de préstamos al sector privado, muy por encima de la de inflación, impulsado por la accesibilidad para las empresas

ante tasas menores y la bús-

queda de mayores rendimientos por parte de los bancos.

Los datos del Banco Central indican que al cierre de mayo el stock de préstamos al sector privado ascendía a \$ 24,4 billones, lo que implica un incremento del 15,3% nominal en comparación con los \$ 21,15 billones que totalizaba al cierre del mes anterior.

De este modo, el crecimiento

del stock fue de aproximadamente el triple del de la inflación. A la espera del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicará el Indec la próxima semana, las consultoras económicas privadas estiman que en mayo se mantuvo la desaceleración de la inflación y marcó alrededor de 5% mensual.

Guillermo Barbero, socio de

First Capital Group, afirmó que se están empezando a ver los resultados del cambio de estrategia de las entidades bancarias respecto al financiamiento otorgado, que anteriormente se dirigía al sector público y ahora busca llevarlo más al sector privado para mejorar los rendimientos.

A pesar del fuerte repunte que se registró durante el último mes, los analistas de la consultora LCG advierten que la

El stock de créditos al sector privado registró un alza de 15,3% nominal, muy por encima del IPC estimado para mayo

El repunte está vinculado al cambio de estrategia de los bancos, que buscan mayor rendimiento con el sector privado

demanda y la oferta de préstamos al sector privado se mantendrá limitada como consecuencia de la caída de la actividad económica.

"La inflación desacelerando y alcanzar un piso en la actividad implicaría mejoras, al igual que la estrategia de tasas de interés bajas, que desestimula el ahorro, pero estimula la demanda de crédito. Sin embargo, no esperamos una gran expansión del crédito a lo largo del año", advirtió la consultora en un informe.

No obstante, señala que la actividad económica "parece comenzar a reponerse lentamente" después de las fuertes caídas que registró en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de 2024, lo que podría generar una recuperación de la demanda del crédito, pero aún muy leve.

"A eso se suma la reducción de las tasas de interés que aplicó el Banco Central y la enérgica oferta crediticia de tasas muy bajas que ofrecen algunos bancos públicos. Igualmente, el nivel de préstamos se encuentra muy bajo, siendo apenas el 34,3% del nivel del pico de mayo de 2018", resaltó.

#### **FUERTE REPUNTE**

Las variaciones del mes pasado dentro de los créditos otorgados al sector privado fueron lideradas por los préstamos personales y comerciales. Estos créditos registraron subas mensuales respectivas del 22,6% y 15,8% nominal, muy por encima del índice de inflación estimado por los analistas privados.

"Por segundo mes consecutivo, los préstamos personales se posicionan por sobre el nivel de la inflación mensual. Se mantuvo la tendencia a la baja en las tasas activas, y en consecuencia, las entidades financieras ofrecen plazos más extensos. Estos dos factores combinados posibilitan a los tomadores a acceder a mayores montos de financiación", destacó Barbero.

En relación a los préstamos comerciales, el especialista resaltó que "este rubro claramente lideró la recuperación del sector con un impactante aumento de las colocaciones en términos nominales y reales", pero aclaró que habrá que esperar para ver qué ocurrirá en los meses siguientes para poder deducir si se trata de una tendencia hacia la recuperación o si fue sólo un caso aislado, tal como ocurrió en el pasado reciente.

PRIMER PASO PARA DESARMAR EL CEPO

# Quienes tomen créditos hipotecarios podrán comprar MEP sin parking

\_\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Si bien todos los bancos grandes se lanzaron de lleno a otorgar créditos hipotecarios, la mayor traba existente es que el vendedor del inmueble no quiere pesos sino dólares, y para acceder a la divisa en el mercado formal la única opción es el dólar MEP que se adquiere con la compra venta de bonos a través de la Bolsa.

Pero todavía sigue la regulación del gobierno anterior sobre el parking de un día, que con las oscilaciones en el precio del tipo de cambio financiero, que en la semana ha llegado a subir casi 5% en un sólo día, al comprador puede faltarle un 5% para poder adquirir la vivienda que había reservado y señado.

Por eso es que desde el sector inmobiliario solicitaron al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores que hagan una excepción para todos aquellos tomadores de présta-

mos hipotecarios, de modo que puedan adquirir dólar MEP por el valor del crédito que le ha asignado el banco. Así, cuando le den los pesos en simultáneo puedan tener acceso a los dólares en el mercado formal, sin tener que acudir a una cueva en busca de dólares blue.

La actual gestión de la CNV realiza todas sus acciones en coordinación con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, y, según pudo saber este diario por fuentes involucradas con el tema, están avanzando con la implementación de esta excepción, aunque como toda excepción no es

tan rápida de solucionar.

Por un lado, es clave para acelerar el proceso de los préstamos para la vivienda, que tampoco se dan de un día para el otro porque es muy distinto a tomar un crédito personal, ya que en este caso hay que buscar el inmueble, ponerse de acuerdo con el precio y, desde luego, calificar crediticiamente para determinar qué monto le da el banco y por qué lapso, porque en la mayoría de los casos la persona debe tener menos de 85 años al finalizar el crédito. Por otro lado, el MEP sin parking puede provocar una mayor suba del dólar en la Bolsa.\_\_\_

INVERSIONES EN PESOS

# Los analistas ven oportunidades en bonos CER que ofrecen tasas reales positivas

La curva CER opera con rendimientos superiores al 7% en el extremo más largo. Para cubrirse de la inflación, recomiendan esos títulos. Aún es difícil encontrar rendimientos en posiciones más cortas

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los rendimientos de bonos CER se desplazaron al alza en medio de un contexto de desarme de posiciones en esos títulos por la mayor volatilidad cambiaria.

Cuando sube el dólar, parte de los inversores buscan desarmar posiciones en pesos y saltar al dólar, provocando una baja en dichos títulos y generando un desplazamiento al alza en sus rendimientos. Además, los bonos en pesos también tuvieron un mes con bastante incertidumbre vinculada con las menores tasas de interés del Banco Central.

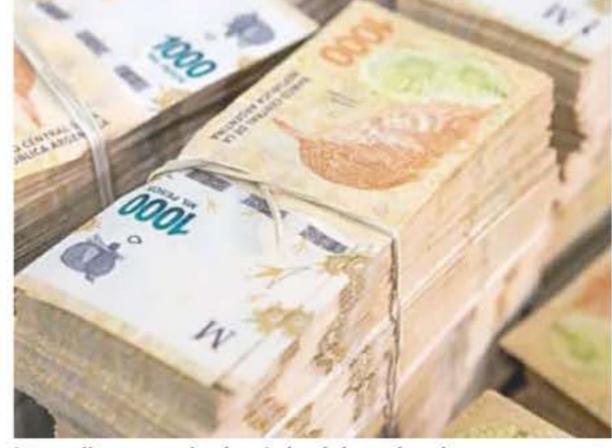

Los analistas recomiendan títulos de larga duration.

Los analistas de Grupo IEB consideran que la curva CER vuelve a estar pesada esta semana debido a un descenso en las expectativas de inflación por parte del mercado de la mano de los datos de inflación de alta frecuencia que sitúan a la inflación de mayo por debajo de 5%.

"La disparada del dólar de la última semana que produjo un fuerte desarme de posiciones de carry no parece haber generado dudas en el mercado con respecto al pasaje a precios", sostienen.

#### **OPORTUNIDADES EN PESOS**

La curva CER operaba ayer con tasas reales de -50% y -40% en el extremo más corto, pasando a niveles de -10% a 0% en el tramo medio y con tasas positivas en los tramos medios y más largos. Las tasas en el extremo más largo alcanzaban niveles de entre 5% y 7,4%.

A su vez, las tasas en la curva Lecap rondan entre el 44% y 55% a lo largo de la los distintos tramos. En un contexto en el que la inflación permanece en niveles elevados, las tasas reales más altas en la curva CER pueden ser vistas como una oportunidad para poder obtener retornos más elevados.

Los analistas de Research Mariva detallaron que, para los inversores menos conservadores, hay valor en el extremo inferior de la curva CER. "Consideramos que los bonos TX26 y TZXM6 son los más atractivos. Estos bonos pueden capturar retornos más altos que los cortos en un escenario donde el gobierno continúa priorizando la lucha contra la inflación en lugar de levantar los controles de capital, y por otro lado, tienen la duración más baja para enfrentar un escenario de expectativas cambiantes", sostuvieron.

Desde Adcap Grupo Financiero remarcaron que para posiciones de muy corto plazo, todavía es muy difícil encontrar activos que puedan proteger de la inflación pasada y las Lecaps siguen siendo la mejor alternativa. "Cuando pensamos en plazos mayores a 6 meses, seguimos prefiriendo posiciones en bonos atados al CER, que deberían permitir cubrirse del riesgo de que la inflación empiece mostrar rigideces a la baja en torno al 4% o 5% mensual", dijeron.



# Negocios



# Tambo sustentable La marca Las Tres Niñas invirtió u\$s 8 millones para instalar su segundo biodigestor, que permite convertir la materia orgánica de las vacas en energía

renovable y biofertilizantes.

INVERSIONES, NUEVOS PRODUCTOS E INNOVACIÓN

# La fórmula de Coca-Cola para hacer frente al escenario de caída de demanda



En la cadena de valor de la compañía se generan 15375 empleos, pero la cifra se multiplica por 10 cuando se analiza el impacto económico y social

El Sistema Coca-Cola tiene fuerte impacto en el PBI, las economías regionales y el empleo, pero de qué manera la macro impacta en el negocio de las bebidas y cómo sobrelleva la coyuntura

\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

A lo largo de 81 años de presencia en el país, Coca-Cola atravesó los años buenos y los no tan buenos de la economía argentina, y este arranque de 2024, en que el impacto se sintió en todos los sectores, obligó a la compañía a incrementar la accesibilidad de los consumidores a sus productos.

"Coca Cola tiene un gran impacto en la economía del país, en su PBI, en las economías regionales, en las exportaciones y el empleo, pero con esa presencia la retracción económica la percibimos y en ese contexto es necesario seguir apostando a la accesibilidad de nuestros productos", explicó el vicepresidente de Coca-Cola para el Cono Sur, Pedro Massa.

El directivo encabezó un evento con su cadena de valor en la que presentó un estudio realizado por el Ieral que relevó el impacto del Sistema Coca-Cola-la firma y sus cuatro embotelladoras en el país- en el esquema económico y social del país, y en el mismo encuentro lanzó el

"Aliados por el campo" impulsa a productores de naranjas de Entre Ríos y Corrientes a fortalecer su estándar productivo

Por cada dólar de valor agregado del Sistema Coca-Cola, se triplica el valor agregado en la economía argentina programa "Aliados por el campo" para mejorar las prácticas agrícolas y la productividad de los productores citrícolas de Corrientes y Entre Ríos.

Massa explicó que la estrategia ante la caída de ventas del amplio segmento de bebidas fue apelar "con los envases retornables y la mayor accesibilidad a dar la posibilidad para que los argentinos puedan comprar la marca y el consumidor solo tenga que pagar por el producto y no por la botella".

Por otra parte, la empresa también incrementó la presencia en los puntos de venta de empaques más chicos, de consumo individual, para que el consumidor pueda comprar por \$500 o \$600 su producto.

"Eso significa que tengamos en los retornables uno de los empaques más demandados, y en los formatos más pequeños un fuerte crecimiento dentro del portfolio", precisó Massa al explicar con qué productos la marca pudo morigerar la caída de ventas.

El camino es "seguir dándole al mercado opciones cada vez más accesibles y por el lado del negocio seguir haciendo inversiones en el país y no parar de traer innovaciones con lanzamiento de todo el mundo o propios como el reciente de un agua nacional de marca Benedictino que se ofrece a un precio más accesible".

Sobre el trabajo del Ieral, se destacó que el Sistema Coca Cola se extiende desde el productor agrícola en cuatro regiones distintas del país, las 11 plantas de producción, los 65 centros de distribución y las 269.000 bocas de expendio.

El trabajo evidenció que por cada dólar de valor agregado del Sistema Coca-Cola, se triplica el valor agregado en la economía nacional con un impacto directo de u\$s 1536 millones, y u\$s 929 millones en impuestos.

Con ese universo, la actividad de la compañía genera un valor agregado del 0,26% del PBI argentino, y el 1,2% del agregado de valor de la industria nacional, con particular participación en la región norte con un alcance del 3% del valor agregado de la industria, 1,1% en Buenos Aires y 0,8% en centro, litoral y Patagonia.

En cuanto a la generación de trabajo, la compañía genera 15.375 empleos directos, pero por cada uno de ellos hay otros diez puestos en la economía argentina hasta un estimado superior a los 15.000 totales.

La empresa se posiciona como uno de los principales compradores de jugos y derivados en
el país, por un valor de u\$s 260
millones y exporta el 80% de sus
compras para abastecer la producción global, lo que explica el
fuerte impulso que representa a
la industria de jugos y derivados
de frutas. Anualmente compra
37.000 toneladas de jugos y derivados de limones, naranjas,
pomelos, manzanas, uvas, peras
y duraznos.\_\_\_

Negocios 19

### DESARROLLO SUSTENTABLE



Rende (Mirgor); Vázquez (Quilmes); Petrina (L'Oréal), con Juliana Monferrán (El Cronista)

# Marcas de consumo masivo apuestan a sumar más envases reutilizables

Compañías de alimentos, belleza y bebidas de la Argentina develaron cuáles son sus planes de sostenibilidad y cómo planean crear packagings reutilizables y reciclables

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

En el marco del evento sobre Desarrollo Sustentable que organizaron El Cronista y la revista Apertura ayer, referentes de empresas de consumo masivo comentaron sus estrategias de sostenibilidad y develaron la influencia que este tipo de proyectos tiene en sus negocios.

Julieta Artal Conte, responsable de gobierno corporativo y sustentabilidad de BYMA, expuso: "Por un lado, somos una empresa con oferta pública de nuestras acciones, que tenemos que rendir cuenta a nuestros accionistas. Por otro lado, somos la bolsa de valores y tenemos un rol casi único que nos brinda la posibilidad de generar productos específicos que promuevan mejores prácticas en todo el ecosistema, en las empresas y los inversores".

Por su parte, María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad Técnica y Manufactura de Nestlé para la Argentina, Uruguay y Paraguay, aseguró que la compañía entiende que "la crisis climática agrava la crisis alimentaria. Eso, obviamente, significa una dificultad para el futuro de nuestro negocio".

Reveló, además, que los sistemas alimentarios insostenibles generan un tercio de las emisiones de efecto invernadero en el mundo. "Tenemos que buscar una forma de generar estos procesos y que sean regenerativos, a gran escala y sostenibles". En este sentido, comentó que la compañía buscará ser neta en emisiones de gases para 2050, así como también lograr que más del 95% de sus envases sean diseñados para reciclar.

Así, la economía circular tiene un lugar importante: "Propone que se piense un producto, desde su concepción, con el objetivo de brindar la mayor durabilidad posible", dijo Analía Flores, directora de Desarrollo Sostenible y Economía Circular del Gobierno de la Ciudad.

Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU, develó que la empresa elabora alrededor de 1200 millones de litros de bebidas por año, entre las distintas marcas de la firma (cervezas, vinos, aguas y sidras).

"Esas bebidas van al mercado con envases. Si bien las cervezas tienen envases retornables, que, a la vez, son reutilizables, el resto de los productos no. Entonces, queremos lograr tener un packaging con ecodiseño. Es decir, compostable, reusable o reciclable y que tenga al menos un 50% de material reciclado".

En este sentido, Vanesa Vázquez, gerenta de Impacto Positivo de Cervecería y Maltería Quilmes, recordó su primer negocio social: "Lanzamos cebada Gauchada. El producto tiene el objetivo que el consumidor pueda generar un aporte social al comprar un producto porque el 100% de las ganancias se reinvierten en impacto social".

Mariana Petrina, directora de Asuntos Corporativos, Comunicación y Sustentabilidad de L'Oréal, sumó: "Queremos ser una empresa sustentable desde la fabricación del producto, hasta la comunicación corporativa. Buscamos tener el menor impacto en el medioambiente y el mejor impacto social".\_\_\_

## La cercanía con las comunidades es otro foco de sustentabilidad

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Daniela Antoci, Gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy (PAE), señaló que la petrolera "busca ser protagonista de la transición energética mediante la producción de energía sustentable", ya que además de su liderazgo en el negocio de oil & gas lleva adelante una firme apuesta por las energías renovables, con parques eólicos en Chubut y un proyecto en pleno desarrollo en Brasil.

La compañía asienta su estrategia de sustentabilidad social en el apoyo a las comunidades en las que opera. Sus acciones, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apuntan a esquemas de articulación público-privada. "El año pasado llegamos a más de 450.000 personas a través de los más de 250 programas que tenemos activos", remarcó Antoci en el evento organizado por El Cronista.

La propuesta de mayor alcance de esta agenda es el programa Pymes PAE (iniciativa que cumplirá 20 años en 2025), que no solo impacta en la cadena de valor del sector petrolero sino en empresas de otros rubros como hotelería y gastronomía. Una de sus líneas de trabajo más relevante es facilitar el acceso al crédito, a través de un convenio con la SGR Garantizar. "Sólo en el Golfo San Jorge realizamos 800 operaciones financieras para 300 pymes", por un valor de \$ 2300 millones. En paralelo, la asistencia también incluye capacitaciones, desarrollo de nuevos

bienes y servicios y el "fortalecimiento del perfil exportador de las empresas, de manera que puedan trascender el mercado argentino", explicó.

Por su parte, Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia, destacó el liderazgo de la compañía en la generación de energía renovable: "Producimos aproximadamente el 20% del total de la energía 'verde' que se genera en el país. Tenemos siete parques eólicos activos y tres parques solares".

El ejecutivo habló sobre la necesidad de contar con un marco regulatorio estable a 30 años para favorecer el crecimiento de las inversiones, ya

Genneia es líder en energía renovable: tiene el 20% de la capacidad instalada en la Argentina

que hoy el financiamiento no es el principal problema. También subrayó que el principal desafío de corto plazo es resolver la capacidad de transporte eléctrico, ya que su saturación impedirá sumar capacidad de generación.

A su turno, Gustavo Allievi, director de Acceso y Asuntos Públicos de Novo Nordisk Argentina, contó que el plan de la firma danesa es llegar a una "emisión cero". Es por eso, develó, que la empresa "trabaja en estrategias que buscan mitigar todos los impactos medioambientales que genera la producción de medicamentos"...



Daniela Antoci, gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy

PROMOCIONES Y DESCUENTOS DE HASTA EL 50%

# La cadena Yaguar lanza el primer "Black" de una tienda mayorista



Javier Chiste, director de Marketing y CRM de Yaguar, y el CEO de la empresa, Sebastián Zimmermann

La cadena, de 20 locales a nivel nacional, hace desde ayer y hasta el domingo una actividad promocional que busca apuntalar ventas en un contexto de caída para el consumo

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

En línea con iniciativas como el Hot Sale y el Black Friday, para estimular ventas en el contexto de caída del consumo, se lanzó el primer "Black" en la historia de un supermercado mayorista.

Desde ayer, jueves 6 de junio, y hasta el domingo 9, la cadena local Yaguar hará su "Black Yaguar": cuatro días en los que clientes de todo el país tendrán ofertas de precios, promociones y descuentos exclusivos en distintos productos.

En un escenario de alta in-

EDICTO SUBASTA LEY 24.441. El martillero Mariano Espina Rawson, (cuit 20-13407112-6. Responsable Inscripto) con domicilio agal en Tucumán 1679, Piso 5º, Capital Federal (Tel: 115011.3598) designado por los acreedores hipotecarios en los términos del art. 57 y 59 de la ley 24.441, comunica por 3 días en los términos del art. 57 Ley 24.441, que el día 12 de Junio de 2024, a las 10:30 hs. en la calle Tte. Gral Perón Nº 1233, CABA-sede de la Corporación de Rematadores-, al mejor postor, contado y ad corpus procederá ante escribano público, a la venta en pública subasta del 100% del inmueble sito en la calle Murgiondo Nº 4470, entre las de Unahue y José Pablo Torcuato Battle y Ordoñez, edificado en el lote de terreno que mide; 10 m de frente al sud oeste, por 34,62 m de fondo, lindando: por el frente con la calle Murgiondo, por el fondo con parte del lote 36; al sud este, con el lote 2 y fondos del 37 y al nord oeste con el lote 4, todos de su manzana. Nomenclatura Catastral: Circ. 1, Sección 80, Mza. 107; Parcela 17, Partida 66531. Según Acta de Constatación de fojas 38/39, se trata de un edificio en construcción, integrado por dos cuerpos, uno de ellos con frente a la calle Murgiondo y el restante forma parte del contrafrente. El edificio consta de 6 pisos, los 2 últimos sobre el frente, se encuentran retirados y se encuentra en un avanzado grado de construcción, con sus aberturas y marços de las ventanas colocados. Toda la loza esta totalmente construida, como así también los revestimientos laterales, a excepción del frente dei edificio. El acceso al mismo se encuentra totalmente bioqueado por estar con cerramientos publicitarios. Sobre el frente del mismo se encuentra un cartel con los datos del permiso de obra, su dirección y un QR que una vez que se ingresa al mismo, se encuentran la cantidad de metros permitidos para su construcción (2051 mts2) y de donde surge el destino a vivienda familiar, entre otros más datos. La obra se encuentra paralizada. El inmueble se encuentra totalmente inhabitable, no se puede distinguir la existencia de ascensores y servicios esenciales funcionando y no se ve ningún tipo de ocupantes ni rastros de personas alguna. No hay hall de acceso a la vista y salvo el primer piso al frente, los balcones no tienen protección. El edificio se encuentra en buen estado de conservación y se alcanza a distinguir entre los cerramientos publicitarios la existencia de una rampa que presumiblemente accede a cocheras. El inmuebte se encuentra totalmente desocupado. Se deja constancia que conforme resolución de autos del 15.03.2024 (fs.40), atento el estado de desocupación del inmueble, se resolvió otorgar la tenencia del inmueble a la Actora. Base: USS 368.252,05 al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%, Comisión 3 % (+ IVA s/ la misma). Arancel de Subasta: 0,25% Sellado de Ley. Todo en el acto del remate y a cargo del comprador, el pago se deberá efectuar en dólar billete estadounidense en el acto de la subasta bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 584 del Cod. Proc. Se hace saber que en caso de no haber postores, a la media hora saldrà a la venta con la base reducida en un 25% esto es con la suma de USS 276.189.04 y si tampoco hubiere postores, acto seguido saldrá Sin Base. El comprador deberá constituir domicilio legal en C.A.B.A., y abonar el Saldo de Precio dentro del 5to, día de efectuado el remate, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso con pérdida de las sumas abonadas (conf. art. 62 Ley 24441). No se admiten posturas bajo sobre. PROHIBIDA LA COMPRA EN COMISION DEUDAS: La protocolización de las actuaciones será llevada a cabo por el escribano que designe la parte actora (conf. art. 63 Ley 24.441) y los gastos que ello ocasione, a cargo del comprador. Actua el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 34

sito en Uruguay N1 714, piso 5º de este ciudad, en los Autos caratulados: "DOSORETZ, MARIA SARA Y OTROS C/ CATTANEO, OLGA PATRICIA S/EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441", Expte.Nº 81832/2023. El inmueble podrá visitarse los días 10 y 11 de Junio de 2024, de 11 a 13 hs. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2024. Mariano M. Espina Rawson, Martillero Público.

Matricula Fo10, L979, Informes: tel. 11 5011,3598 - www.espinarawsonyasoc.com.ar.

En 2023, las ventas mayoristas crecieron 4,7%, relevó el Indec; entre enero y marzo de 2024, cayeron un 8,5%

Las de supermercados subieron 0,9% el año pasado y bajaron 11,5% en el primer trimestre del actual

"Cada vez más gente elige al canal mayorista. Teniendo en cuenta el contexto, lanzamos esta campaña", dijo el CEO

harina 000, que en el súper está \$ 650, en nuestros locales está 38% más barata (\$ 399)", ejemplificó Zimmermann.

El mes pasado, la edición 2024 del Hot Sale -el festival de descuentos online que organiza todos los años la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)- generó una facturación de \$ 346.000 millones, un 301% por encima que en 2023. En unidades, el crecimiento de ventas fue del 50%, con más de 10 millones de productos comercializados y un ticket promedio de \$ 67.838.

Aunque hubo rebajas que llegaron al 71%, el descuento promedio fue del 30%. Si bien los electrodomésticos y los productos de electrónica de consumo masivo y computación fueron los de mayor volumen de facturación, las categorías que, por volumen, más unidades vendieron fueron las de alimentos y bebidas, productos para el cuidado personal y productos de belleza.

De hecho, en la primera jornada de ese evento -que fue del 13 al 15 de mayo-, la categoría Alimentos y Bebidas creció 20%, según la empresa de logística Shipnow.

Y, entre los productos más vendidos durante las primeras dos jornadas, en Mercado Libre, estuvieron las cápsulas Dolce Gusto y jabón líquido.

Comestibles, cosméticos y productos de belleza y salud también estuvieron entre los productos con mayor demanda durante el Black Friday, que se realizó en noviembre.

flación, las ventas mayoristas crecieron 4,7% en 2023, relevó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Entre enero y marzo de 2024, cayeron 8,5%. El retroceso es menor al 11,5% que registraron en ese trimestre los supermercados, que habían subido 0,9% el año pasado.

"Cada vez más personas eligen al canal mayorista para hacer sus compras. Por eso, teniendo en cuenta el contexto actual, fue que lanzamos esta campaña. Es nuestro mayor evento de ventas del año", explicó Sebastián Zimmermann, CEO de Yaguar.

Con 40 años de trayectoria, Yaguar es una cadena nacional de 20 sucursales. Sus locales están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (Parque Avellaneda y Parque Chacabuco), el Gran Buenos Aires (Tigre, Campana, José C. Paz, Ingeniero Maschwitz, Moreno), Mar del Plata, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Salta, Bahía Blanca, Mendoza, Chaco, Jujuy, Trelew, General Roca y Posadas.

Para su "Black Yaguar", la propuesta comercial de la cadena incluye descuentos de hasta un 50% en productos seleccionados, con promociones especiales como 4×2, 3×2 y 2×1, además de ofertas en todas las categorías: Almacén, Frescos, Perfumería, Limpieza, Bebidas con y sin alcohol, y Bazar. "Una El Cronista Viernes 7 de junio de 2024

# Info Technology



Xiaomi lanzó celular fabricado en Argentina

La marca anunció la llegada de su serie Redmi Note 13, compuesta por 4 modelos. Uno de ellos se producirá en la provincia austral

**EN COMPUTEX 2024** 

# Cambian las notebooks: las marcas mostraron la tecnología que viene

Los equipos portátiles se están beneficiando de una renovación en sus características, principalmente impulsada por los nuevos procesadores para inteligencia artificial

\_\_\_ Adrián Mansilla

\_\_\_ amansilla@cronista.com

Tras años de estancamiento en sus principales características, las computadoras portátiles están ahora incorporando cambios importantes en su arquitectura y en las capacidades que ofrecen a los usuarios. Así se hizo evidente en la feria Computex 2024 que tuvo lugar en Taipei esta semana.

Se espera que este año sea de expansión para el mercado de computadoras, que la consultora IDC estima en un 2 por ciento, y los fabricantes de hardware se preparan para pelear por su porción. ¿Qué tan grande será la torta?: Statista proyecta que se venderán nada menos que 186,68 millones de notebooks este año.

#### LA IA, EN EL CENTRO

El cambio más significativo que incorporan las nuevas laptops que se exhibieron en el Computex de este año tiene que ver con la explosión de la inteligencia artificial. Ocurre que la mayoría de los flamantes modelos integran un circuito especial para aceleración de aplicaciones impulsadas por IA.

Se trata de la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), que será un elemento clave para el futuro y que ya se encuentra integrado en los más recientes microprocesadores de Intel, AMD y Qualcomm.

Justamente, Qualcomm es una compañía reconocida en el mundo de los chips para smartphones, pero este año dio el paso del ámbito *mobile* hacia las computadoras con sus nuevos Snapdragon Elite X.

Por su parte, Intel presentó los chips "Lunar Lake" equipados con NPU con rendimiento de hasta 48 tera operaciones por segundo (TOPS). En tanto, AMD presentó los procesadores Ryzen AI Serie 300 con una NPU capaz de brindar hasta 50 TOPS.

Al respecto, hay que considerar que el ecosistema de hardware y software "Copilot PC+" de Microsoft plantea que los equipos deben tener, al menos, una capacidad de procesamiento de 40 TOPS.

#### **NUEVAS MEMORIAS**

Otra novedad que representa un cambio notable para las computadoras portátiles es la adopción generalizada del formato de memorias RAM llamado CAMM2.

Se trata de un nuevo tipo de módulos de memoria que viene a reemplazar a los viejos SO-DIMM. Los CAMM2 son más delgados, permiten más capacidad de memoria y prometen mejor eficiencia energética.

Sin embargo, quizás lo más notable es que impulsará a los fabricantes de notebooks a volver a ofrecer la posibilidad de actualización y expansión de RAM, al que estaba pasando de moda, con cada vez más equipos dotados de memoria directamente soldada al motherboard.

#### PANTALLAS MÁS GRANDES

Por otra parte, los lanzamientos de notebooks en Computex pusieron en evidencia el afianzamiento de los equipos con pantallas de 16 pulgadas.

Se trata de un cambio que amplía el área de visualización para muchos usuarios de aplicaciones de productividad y gaming, que anteriormente se encontraban limitados a equipos de 15,6". Si querían más, debían dar el salto a las 17,3", que ya son bastante más pesados y costosos.

En este ámbito también se destacó el modelo AceMagic Z1A, que incluye dos pantallas



Cristiano Amon, CEO de Qualcomm: la compañía busca ganar lugar en el mercado de notebooks con IA



La línea ProArt de Asus, que ofrece un equipo con pantalla de 16" y chips con IA de Intel o AMD

de 14 pulgadas para multitareas. El display secundario se despliega fácilmente mediante una bisagra y queda a la izquierda del principal.

#### CONECTIVIDAD Y ESPACIO

En las laptops gamers, con usuarios siempre preocupados en contar con el máximo desempeño posible, se pudieron ver otras tendencias que seguramente pronto llegarán a los equipos generalistas. Un ejemplo de esto es la adopción de la conectividad inalámbrica Wi-Fi 7, que provee mayor velocidad y solidez en el acceso a redes.

Por otra parte, no fue extraño ver en Computex equipos dotados con 2 terabytes (TB) o más de almacenamiento SSD (discos de estado sólido). De hecho, algunas notebooks de fabricantes como Asus ahora permiten a los usuarios utilizar hasta dos unidades SSD de alta performance. Como es sabido, es tecnología desplazó definitivamente de las portátiles a los discos rígidos tradicionales, que, por ahora, resisten en las PCs de escritorio.

A fin de cuentas, y tras varios años de no ser escenario de novedades importantes, el mundo de las computadoras portátiles aparece con una renovación interesante que podría impulsar a los usuarios a cambiar sus equipos para ganar nuevas funcionalidades.

# Financial Times



#### El BCE recortó las tasas

El Banco Central Europeo recortó sus tres tasas principales en 25 puntos básicos cada uno, aunque señaló que la inflación se mantendrá demasiado alta hasta el próximo año.

SE EXTENDERÁN HASTA EL DOMINGO

# Elecciones parlamentarias europeas: el auge de la derecha y su impacto económico

Los fuertes avances de la derecha dura -especialmente si se envalentonan con un retorno de Trump en EEUU- muy probablemente forzarían ajustes en las posiciones de los otros partidos

#### \_\_ Martin Sandbu

Ayer comenzó un extraordinario ejercicio de democracia plurinacional que supone la elección del Parlamento Europeo. Desde 1979, los eurodiputados son elegidos directamente por los electores nacionales para mandatos de cinco años. La participación deja un poco que desear, pero es comparable a la de las elecciones de mitad de término en Estados Unidos.

Aunque sea la más débil de las grandes instituciones decisorias de la Unión Europea (las otras son la Comisión y el Consejo), el Parlamento es importante. Importa para los cargos: el nuevo presidente de la Comisión y sus comisarios necesitan el respaldo de la mayoría de los diputados, y en el pasado han demostrado su capacidad y voluntad de destituirlos. También es importante para las políticas, ya que las leyes deben ser aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por los ministros nacionales reunidos en el Consejo.

El impacto más inmediato de las elecciones de esta semana sobre la dirección de Europa, por tanto, se producirá cuando el candidato de los líderes nacionales para el próximo presidente de la Comisión presente una propuesta de programa de trabajo al nuevo Parlamento con la esperanza de obtener su respaldo. Los Verdes -los grandes ganadores de 2019perderán muchos escaños. Las mayores victorias se prevén para los partidos de extrema derecha. ¿Cómo puede afectar este resultado a la dirección política de Europa en los próximos cinco años?

Una respuesta es: menos de lo que podría pensarse. La derecha dura está tan fragmentada que no logra imponerse en el Parlamento, ni en lo que respecta al establecimiento de la agenda (lo que se refiere a la obtención de puestos de liderazgo en las comisiones) ni en lo que respecta al voto como bloque.

El impacto real sería indirecto. Los fuertes avances de la derecha dura -especialmente si se envalentonan aún más al encontrar un alma gemela al otro lado del Atlántico en un retorno de Donald Trump- muy probablemente forzarían ajustes en las posiciones políticas de los otros partidos, hacia las preferencias de la derecha dura.

Eso podría ocurrir a nivel nacional (véase, por ejemplo, cómo los socialdemócratas daneses han superado a sus nativistas de derechas en materia de inmigración, y cómo la centroderecha de los Países Bajos ha acordado una plataforma de gobierno con el populista de derecha Geert Wilders). Esto se trasladará a las negociaciones entre los ministros nacionales en el Consejo. Es probable que este cambio dentro del mainstream político hacia los ganadores marginales se produzca también en el Parlamento Europeo. Al fin y al cabo, algo parecido ocurrió la última vez. De hecho, los Verdes, que obtuvieron un gran éxito electoral, no se unieron a la mayoría de Ursula von der Leyen, pero a pesar de ello su mandato estuvo marcado por el pacto verde, en gran parte porque los principales partidos absorbieron muchas de las prioridades de los Verdes después de ver hacia dónde soplaban los vientos electorales.

La derecha dura no tiene necesariamente una visión coherente de la política económica; sus partidos son más elocuentes en cuestiones culturales y sociales. Pero una vez que se haya asentado la polva-



La derecha no tiene necesariamente una visión coherente de la política económica. SHUTTERSTOCK

reda y el candidato a presidente de la Comisión venga a buscar el apoyo del Parlamento, he aquí las tres áreas de política económica que habrá que seguir:

#### PACTO ECOLÓGICO

El pacto verde era la política estrella de Von der Leyen para conseguir el apoyo de los euro-diputados en 2019 -donde las elecciones, recordemos, llegaron tras enormes manifestaciones juveniles por el cambio climático. La idea era tratar el objetivo de cero emisiones de carbono como un vehículo para la transformación económica y la innovación tecnológica -y,

El futuro presidente de la Comisión y sus comisarios necesitan el respaldo de la mayoría de los eurodiputados

Habrá que estar atentos a las primeras señales sobre si la UE firmará el acuerdo comercial con el Mercosur tras la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, para impulsar la industria nacional y repatriar la producción.

Esta campaña electoral ha demostrado cómo el pacto ecológico está bajo presión. A diferencia de la última vez, los manifestantes no son jóvenes enfurecidos por el futuro de su planeta, sino agricultores enfadados por las regulaciones a la agricultura verde. Cada vez son más los políticos mainstream, sobre todo de los partidos de centro-derecha, aunque no exclusivamente, que canalizan la preocupación de los votantes por que la política ecológica ceda

El Cronista | Viernes 7 de junio de 2024 23

más terreno a la facilidad de hacer negocios y al poder adquisitivo de los consumidores.

Por lo tanto, los aspirantes a la Comisión tendrán que tomar una importante decisión política sobre el ritmo y el alcance de la agenda verde. No creo que se trate de la dirección: el objetivo de cero emisiones netas está aquí para quedarse, al igual que la aspiración a la independencia energética y, por tanto, a mucha más energía renovable. Pero habrá que estar atentos a los compromisos, o a la falta de ellos, en aspectos como el endurecimiento del sistema de comercio de emisiones de carbono (para encarecer los permisos de emisión) o los 'palos en la rueda' regulatorios para obligar a consumidores y productores a cambiar de actividades más intensivas en carbono a otras menos intensivas. Espero un giro pro-nuclear en la política energética y una fuerte ralentización de la protección del medio ambiente que no está obviamente relacionada con la descarbonización.

#### COMERCIO

Cualquier ajuste de la agenda verde está también vinculado al enfoque más amplio del comercio. Éste ya se había matizado mucho bajo la presión no sólo del compromiso político con la descarbonización, sino de consideraciones geopolíticas y del fin de la indiferencia por cómo se fabrican los bienes y servicios importados -en términos de derechos humanos, bienestar animal, respeto a la privacidad de los datos, etc.. Los primeros acuerdos clásicos de libre comercio han empezado a incluir cada vez más compromisos sobre estas cuestiones no comerciales.

El principio mismo de la apertura comercial se ha evaluado cada vez más frente al riesgo geopolítico, especialmente tras el Covid y la guerra de Putin. Y resulta que los Estados miembros tradicionalmente más puristas del libre comercio también son partidarios de la descarbonización, como Suecia, por ejemplo.

Los partidos de extrema derecha no suelen ser grandes partidarios del libre comercio; su instinto de construir fronteras fuertes también vale también para la economía. Su nacionalismo debería prestarse a atacar a China, pero algunos admiran el modelo chino, y el líder húngaro Viktor Orbán ha demostrado los flujos de inversión que recompensan la amistad con Beijing. Al mismo tiempo, los partidos de la extrema derecha no son demasiado partidarios de las políticas paneuropeas necesarias para complementar una línea dura contra China, especialmente una política industrial activista común para construir industrias verdes de punta en casa (ni tampoco siempre de las propias industrias ecológicas).

Así pues, no está claro cómo se configurará la agenda comercial con el giro a la derecha, pero sí que se complicará. Habrá que estar atentos a las primeras señales sobre si la UE firmará finalmente el acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur (que lleva dos décadas gestándose) o si buscará una mayor protección frente a las importaciones chinas de tecnología verde que la que Bruselas propondrá pocos días después de las elecciones. A más largo plazo, cabe esperar presiones para que la UE se ponga más a la defensiva y mire más hacia dentro, sobre todo si EE.UU. sigue su camino hacia una economía mucho más cerrada.

#### **PRESUPUESTO**

La tercera cuestión económica en la que la distribución cambiante de las fuerzas políticas marcará la diferencia es en las próximas negociaciones presupuestarias de la UE. Comenzarán en serio el año que viene, con un presupuesto de siete años a partir de 2028. Hay mucho en juego. Está en juego cuánto gastar (y si está justificado repetir el fondo de recuperación de la pandemia), cómo financiar cualquier aumento y en qué gastarlo. ¿En defensa? ¿Política industrial digital o ecológica? ¿Infraestructura? ¿Consideraciones sociales? ¿Qué hacer con las subsidios agrícolas, que siguen acaparando alrededor de un tercio del presupuesto? También está la cuestión de si gastarlo en proyectos transfronterizos, como interconectores eléctricos, o en prioridades elegidas a nivel nacional, y qué condiciones imponer a las asignaciones presupuestarias de la UE.

El fortalecimiento de la extrema derecha en particular y de los partidos de derechas en general afectará a la fuerza relativa detrás de las prioridades alternativas. No cabe duda de que se prestará más atención a la defensa. Pero, ¿se reducirá el gasto agrícola y, si no, de dónde se sacará dinero adicional? ¿Y cómo abordará la extrema derecha la política industrial y de infraestructuras? En este sentido se debatirá entre diferentes instintos: el deseo de que se construyan rutas, generadores de energía y fábricas, frente a la aversión al enfoque paneuropeo que exigiría ese gasto con cargo al presupuesto de la UE.

Estos son los ámbitos en los que las elecciones podrían cambiar el rumbo de la UE. Puede que no lo cambie mucho: los partidos de extrema derecha se enfrentan al singular dilema de que las soluciones políticas que les gustan son difíciles de conseguir sin utilizar las herramientas políticas paneuropeas que les disgustan; al fin y al cabo, así es como se convierte la representación en una institución de la UE en efectos sobre el terreno.



Jensen Huang, CEO del fabricante de chips. BLOOMBERG

DESTRONÓ A APPLE

# Nvidia ya es la segunda empresa más valiosa del mundo

El fabricante de chips lidera el rally de la inteligencia artificial en Wall Street e impulsa las ganancias del S&P 500. Esta semana alcanzó una capitalización bursátil de u\$s3,01 billones

\_\_\_ Michael Acton \_\_\_ Nicholas Megaw

El valor de mercado de Nvidia superó los u\$s3 billones y superó a Apple como la segunda empresa más valiosa del mundo, tras un año de increíble crecimiento impulsado por la demanda de sus chips de inteligencia artificial.

Las acciones del diseñador de chips estadounidense subieron alrededor de un 5%, con lo que su capitalización bursátil superó a la de Apple por primera vez, cerrando el día en u\$s3,01 billones, según datos de Bloomberg, ligeramente por delante de los u\$s3 billones de Apple. El fabricante del iPhone perdió este año su puesto de empresa cotizada más valiosa a manos de Microsoft.

Los inversores han acudido en masa a las acciones de Nvidia, ya que grupos tecnológicos como Google, Microsoft y Meta gastan miles de millones de dólares en sus chips, sin indicios de que su ola de gasto vaya a frenarse en un futuro próximo.

Los chips de Nvidia para data centers impulsan los modelos de IA que, según su CEO, Jensen Huang, impulsarán una nueva "revolución industrial" que transformará los negocios mundiales con funciones de mejora de la productividad.

En mayo, la empresa presentó otro informe de beneficios espectacular, con un aumento interanual de los ingresos del 262%, en gran parte gracias a las ventas de su actual generación de chips Hopper. También anunció un desdoblamiento de acciones de 10 por 1, que entrará en vigor este 7 de junio.

Solamente Nvidia ha impulsado más de un tercio de las ganancias del S&P 500 de Wall Street este año, según datos de Bloomberg, lo que hace temer en algunos sectores una burbuja insostenible. El S&P 500 subió 1,2% el miércoles y acumula un alza de 12,3% en lo que va de año.

Sin embargo, los extraordinarios beneficios de Nvidia y las repetidas revisiones al alza de sus previsiones hacen que la valoración de la empresa no sea la más alta de su historia en relación con sus beneficios históricos o previstos.

El miércoles se valoraba en 42 veces sus beneficios previstos para los próximos 12 meses. Esto supone un aumento con respecto a las 23 veces de beneficios previstos a principios de año y está muy por encima de las 29 veces de Apple, aunque está por debajo del máximo que alcanzó durante la primera ola de euforia por la IA el año pasado.

"Su ventaja es que es una de las pocas empresas que pueden demostrar ingresos por IA", afirma Stuart Kaiser, responsable de estrategia de negociación de renta variable estadounidense de Citigroup. "Cuanto más sube [la acción] y más se adentra en este ciclo de ingresos, más aumentan los riesgos, pero hasta ahora parece bastante limpia".

A pesar de los movimientos de rivales como AMD e Intel para capturar parte de la cuota de mercado de Nvidia, sigue siendo el líder indiscutible en la carrera tecnológica mundial para ofrecer el hardware más avanzado para cargas de trabajo de IA cada vez más exigentes, así como las herramientas de software para crear aplicaciones de IA.

Huang ha prometido un "ritmo de un año" de nuevos chips y presentó los productos Blackwell de Nvidia en marzo. Huang ha afirmado que generarán "muchos" ingresos este año, antes de lo previsto por muchos analistas.

Y en un acto sorpresa celebrado el fin de semana en la conferencia Computex de Taiwán, Huang también se burló de la siguiente generación de procesadores Rubin, que empezarán a comercializarse en 2026.

Apple celebrará el 10 de junio su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual, en la que se espera que el CEO, Tim Cook, exponga el plan de la empresa para integrar funciones de IA generativa en sus productos.

Hasta ahora, Apple se ha mantenido al margen de la efervescencia del mercado en torno a la IA generativa, que ha disparado las acciones de sus rivales. Las ventas de sus iPhones también han bajado de un año al otro, en parte debido al resurgimiento de la competencia en China.

Pero Cook ha dicho que es "optimista" sobre sus perspectivas en IA, y las acciones de Apple también se han recuperado de una caída a principios de año, con la compañía anunciando en mayo una recompra de acciones de u\$s110.000 millones, más de lo esperado.\_\_





MIN

MÁX



16°

23°

DOMING

## **B** Lado B

# Barrios cerrados mantienen precios congelados de lotes para sostener ventas



Los lotes en barrios en desarrollo mantienen su atractivo para los inversores

Los desarrolladores prefieren seguir vendiendo para avanzar las obras en los proyectos que ya están en marcha

\_\_ Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

n los primeros cinco meses del año, con el dólar estable y una inflación que acumuló más del 60%, hubo un fuerte incremento del costo de construcción en moneda dura. Sin embargo, en algunos barrios cerrados que ya tenían iniciadas las obras, pero que aún no están terminados, los precios de los terrenos mantuvieron su valor en dólares y hoy ofrecen una gran oportunidad para el comprador.

"Vemos que está produciendo un arbitraje. Los lotes no subieron sus valores pese al aumento en el costo de construcción y valen lo mismo que hace un año. Como todo lo demás se encareció en dólares, para el que tiene la plata en la mano están relativamente baratos", dice Esteban Edelstein Pernice, director de Castex Propiedades.

Ese es el caso de barrios como Terralagos, Open Pilar, Nordelta o Puertos, asegura, que mantienen un buen ritmo de ventas. En estos meses muy pocos barrios subieron los precios porque prefieren que mantener el movimiento en el mercado.

En Terralagos, situado en Canning, se consiguen lotes a partir de u\$s 92.000. En el desarrollo Openn Pilar, ubicado junto a Pilará, los precios de los En estos meses, muy pocos desarrolladores subieron los precios porque prefieren mantener las ventas para poder continuar con las obras en los nuevos barrios

terrenos arrancan en u\$s 70.000. En tanto, en Puertos, en Escobar, se pueden encontrar por u\$s 95.000 y en Nordelta, desde u\$s 175.000.

"Como tienen obras ya empezadas, los desarrolladores que no pueden dejar de vender porque tienen compromisos. Pueden mantener los precios porque deciden resignar margen y liquidar el stock. Necesitan la plata para seguir construyendo el barrio. Cuando no tengan esa necesidad de obra los precios van a subir. Las nuevas etapas se van a lanzar con precios nuevos", explica Edelstein Pernice.

En la actualidad queda poco disponible en construcción, por eso, las oportunidades son escasas. Y en dos o tres meses, cuando todo ese stock esté vendido y empiecen nuevas obras, lo más probable es que los precios suban entre un 50% y un 70% en dólares al tipo de cambio actual.

Horacio Benvenuto, gerente general de Izrastzoff, aporta que, aunque no hay un movimiento generalizado en el mercado, sí se ven transacciones en los terrenos que se compran desde pozo, que todavía no pagan expensas.

Para el segundo semestre las perspectivas del mercado general, ya con precios actualizados, parecen ser mejores. Con un dólar que hoy está más atractivo y la inflación en baja, en el segmento creen que se viene una reactivación.

"Hace 40 días que vemos un aumento en la demanda en nuestros desarrollos, que se venden en pesos ajustados por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Como el dólar aumentó y la inflación se desaceleró, nuestros clientes ven que los productos que tenemos son más atractivos", dice José Iribarren, director comercial de Eidico, compañía que tiene cerca de 20 barrios en construcción.

En el primer semestre del año la venta de lotes venía muy dormida. Pero para la segunda mitad del año Iribarren vaticina una interesante reactivación.

"La inflación se empezó a desacelerar con un índice que está de vuelta en un dígito y un tipo de cambio más atractivo, se viene la demanda. El peor enemigo que tiene un desarrollo al costo es la inflación", cierra.\_